### La inflación mayorista subió 2,1%, la mitad del IPC

La industria sigue frágil: mejoró 12,8% mensual en julio, pero volverá a caer en agosto\_P.8



Nuevo parque eólico Pampa sumará u\$s1200 millones en Vaca Muerta \_\_ P. 18

18 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# CTOMISTA

PRECIO: \$ 1.000

MIÉRCOLES

- Nº 34.716 REC.
- · URUGUAY: \$ 40 W · BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9.500

. ARGENTINA

BUENOS AIRES

W W W . C R O N I S T A . C O M

Merval 1.813.297 

0,02% — Dow Jones 41.606 

-0,04% — Dólar BNA 982 

0,00% — Euro 1,11 

0,02% — Real 5,48 

0,02% — Riesgo país 1370 

0,37%



LA PULSEADA POR EL APOYO AL PRESUPUESTO 2025

# Provincias suben el precio a las negociaciones con la Casa Rosada: reclaman por obras y cajas jubilatorias

Aseguran que los fondos previstos para 2025 no cubren las deudas previsionales. Exigen a Nación cumplir el financiamiento

Los primeros contrapuntos por el Presupuesto 2025 tuvieron como protagonistas a las provincias. El planteo que hizo Javier Milei en el Congreso, a favor de que los distritos bajen su gasto u\$s 60.000 millones para llegar a la meta de un Estado más chico fijada en el Pacto de Mayo, enardeció a los gobernadores. La Casa Rosada le bajó el tono al objetivo, pero los mandatarios advirtieron que el ida y vuelta recién comienza. Por eso actua-

lizaron sus reclamos y avisaron que además de los fondos para obras públicas, el Ejecutivo debe cumplir con los giros para cubrir las deudas previsionales de las 13 cajas que no fueron transferidas a la Nación. Aseguran que los \$254.000 millones contemplados en el texto son insuficientes. Por ahora, ninguna de las partes muestra ánimo de ceder. El trámite parlamentario del proyecto todavía ni empezó. \_\_\_ P.4 y 5

Un asado en Olivos le permitió a Milei mostrar que tiene diputados dispuestos a resistir vetos \_\_\_.11

### > ZOOM EDITORIAL

La industria sigue sin despegar y espera otro mes para el olvido

Horacio Riggi Subdirector periodístico \_\_p. 2\_\_

### DOPINIÓN

El Gobierno no puede dejar atrás su miedo a flotar

Luis Secco Economista EL CCL ESTÁ DEBAJO DE \$ 1250

### El Tesoro ya tiene dólares para pagar en enero, pero persisten dudas por el esquema cambiario 2025

Compró divisas con la reserva de pesos. La cuenta en el BCRA creció u\$s 1528 millones

tranquilizar a los tenedores de deuda con la certeza de que más allá del ritmo actual de acumulación de reservas, los vencimientos de enero no corren riesgo. Los dólares necesarios ya fueron adquiridos con pesos y están depositados en la cuenta del Tesoro en el BCRA. Los inversores, sin em-

El equipo económico busca bargo, esperan señales de mediano y largo plazo. El Presupuesto 2025 no dejó claridad sobre el futuro esquema cambiario, ni sobre la continuidad o no del dólar blend. En Wall Street plantean que hasta que el Gobierno no esté en condiciones de despejar esa incertidumbre, será difícil notar una baja mayor del riesgo país. \_\_\_ P. 14 y 15



EN WALL STREET ESPERAN QUE LLEGUE A 50 PUNTOS

### La Reserva Federal decidirá un recorte de la tasa de interés por primera vez desde la pandemia

Los mercados esperan que la Reserva Federal inicie hoy un ciclo de baja de tasas. Con la inflación a la baja y el desempleo subiendo, el mercado ve propicio un ciclo de relajación monetaria. Actualmente la inflación se ubica en 2,5%, muy cerca del objetivo de la Fed, y el desempleo comenzó a mostrar señales de debilidad. Por esa razón, varios analistas creen que es hora de que este recorte, el primero desde la pandemia, llegue a 50 puntos. \_\_\_\_ P.15

# Opinión

#### EL TUIT DEL DÍA



"Terminamos con el monopolio de Intercargo. A partir de ahora, cualquier operador aerocomercial puede brindar los servicios de asistencia en tierra a aviones y pasajeros en los aeropuertos de todo el país"

> Luis Caputo Ministro de Economía

### **EL NÚMERO DE HOY**

cayó la actividad industrial en julio contra igual mes de 2023. Sumó 14 meses de caída interanual consecutiva

#### DOM EDITORIAL



Horacio Riggi hriggi@cronista.com

Los empleos registrados sufrieron una caída desde el inicio del año y, de acuerdo a datos oficiales, se perdieron 136.370 en el sector privado y 40.000 públicos

### La industria sigue sin despegar y espera otro mes para el olvido

l último informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), vuelve a encender una alarma en la esperada recuperación de la economía de la Argentina.

En un país donde el ajuste fiscal no se negocia, al menos eso afirma el Gobierno, y donde la caída de la economía fue tan fuerte como la baja de la inflación, la recuperación del consumo es hoy más una esperanza que una realidad.

Los datos anticipados de agosto indican una nueva caída interanual y una baja en la comparación mensual, revirtiendo la mejora de julio. En dicho mes volvió a acelerar la caída interanual en los despachos de Cemento (-26,5%), así como también en el sector Automotor (-18,6%), y energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales (-9,4%), con un comportamiento mayoritariamente a la baja al interior del rubro. De igual manera, prevalece la caída a dos dígitos en las importaciones desde Brasil (-18,3%). Por el contrario, se registraron subas en las exportaciones hacia Brasil (+2,5%) debido, en gran medida, a las mejoras del sector agroindustrial. Asimismo, aumentó la liquidación de divisas (+40,4%), y los patentamientos de maquinaria agrícola, que tuvieron su primera suba interanual (+19,4%), luego de dieciocho meses de caída consecutiva, dando indicios de mejoras productivas del sector agroindustrial. El sector industrial sigue enfrentando un panorama desafiante. De acuerdo a la III Encuesta UIA, para el 69% de las empresas, la utilización de la capacidad instalada en julio fue menor a la considerada como óptima y la mayoría (55,7%) esperaba recuperar niveles adecuados recién a partir de la segunda mitad del 2025, dice el informe.

Los datos de la economía se suman a los de empleo. Los empleos registrados sufrieron una caída desde el inicio del año y, de acuerdo a datos oficiales, se perdieron 136.370 en el sector privado y unos 40.000 en el público.

Los datos surgen de la Encuesta de Indicadores Laborales de la Secretaría de Trabajo que se dio a conocer esta semana, y que publicó la agencia de noticias NA, y que para junio registró una caída de 12.603 puestos de trabajo registrados en el sector privado.

Para julio, el informe no preveía modificaciones en la cantidad de puestos de trabajo perdidos, por lo que se mantendría en los mismo valores hacia abajo.

La caída de puestos de trabajo registrado va en consonancia con el desplome de la actividad económica en junio de 3,9% interanual.

Los datos no sorprenden al Gobierno. De hecho, los esperaba. La apuesta es seguir por el camino del ajuste y poner en orden los números de la macro. Ese es el plan.

LA FOTO DEL DÍA

### CRÉDITO: REUTERS

### Cohetes entre Líbano e Israel

La explosión de centenas de beepers en el Líbano y Siria, utilizados como elemento de comunicación por el grupo terrorista Hezbolláh, transformó la frontera entre ambos países en una zona de constantes intentos de agresión mutua. La imagen ilustra la intercepción de cohetes lanzados desde el Líbano hacia Israel, un acto que más que constituirse en represalia caracteriza el constante clima de hostilidad que se vive en la región. El episodio con los beepers dejó al menos 9 muertos y cerca de 2800 heridos. El primer ministro libanés, Ziad Makary, condenó lo que calificó como "agresión criminal israelí". El embajador de Irán resultó herido, pero sin gravedad.







Alfredo Cornejo

La frase del día

Gobernador de Mendoza

"Expulsar y suspender a los diputados es tan ridículo que va a dejar al radicalismo en una posición de ínfima minoría, con correlatos electorales pésimos. Es una decisión tonta, arbitraria, injusta, y de doble vara. Hay un conjunto de dirigentes que creemos que hay que apoyar al Gobierno en el saneamiento de la economía, que no se puede esperar cuatro años y que hay que aceptar la voluntad popular de cambio"

**OPINIÓN** 

Luis Secco Economista y Director de Perspectiv@s Económicas



# El Gobierno no puede dejar atrás su miedo a flotar

avier Milei concurrió al Congreso para presentar, cumpliendo con los tiempos establecidos, el proyecto de presupuesto 2025. Se trata del primer presupuesto elaborado por su Administración y el primero después de incontables años que se formula bajo la restricción del equilibrio presupuestario.

Su presentación estuvo centrada precisamente en reiterar la decisión innegociable del Presidente de cambiar la historia y perseguir inquebrantablemente el equilibro fiscal. Lo cual le da a este presupuesto, al menos en cuanto a su objetivo final, un vicio de verosimilitud mayor que otros proyectos del pasado. A dicho fin, el proyecto incluye una regla de equilibrio presupuestario, lo que el Presidente denominó el "blindaje" del equilibrio fiscal, por la cual "(...) el Sector Público Nacional deberá obtener a partir del Ejercicio 2025 y en todos los ejercicios subsiguientes, un resultado financiero equilibrado o superavitario. La presente Regla Fiscal implica que frente a cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecte negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción. Para ello, las partidas no sujetas a un monto de ejecución mínimo previsto legalmente, deberán ser recortadas en la proporción necesaria con el fin de restablecer el referido equilibrio financiero".

Asimismo con el fin de extender la aplicación de la regla a los próximos ejercicios fiscales, el Artículo 70 del proyecto incorpora un nuevo artículo a la Ley de Administración Financiera (el 11 bis) con el mismo texto del Art. 1 transcripto arriba. Lamentablemente, ni en el proyecto para el año próximo, ni la incorporación a la Ley de Administración financiera incluyen



ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

penalidades por el incumplimiento de la regla. Lo que lleva a que su observancia quede supeditada por completo a la voluntad política del Gobierno.

Según el Presidente Milei el déficit fiscal fue siempre consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo conseguir los recursos. A partir de ahora, primero se verá cuánto hay que ahorrar (para pagar los intereses) y después ver cuánto se puede gastar. La "regla" anunciada por el Presidente parte de que el superávit primario tiene que ser igual o superar a los intereses de la deuda. Es decir el nivel del gasto a erogar estará condicionado por el nivel de superávit primario a conseguir, que a su vez está determinado por el monto de intereses a pagar.

La regla descansa en dos condiciones básicas: primero una gran determinación política, para ajustar el gasto a los ingresos, independientemente de la marcha de la macro, las presiones sociales o la situación política; segundo, que la proyección

de ingresos sea lo más ajustada posible. La determinación política de atar el gasto a la evolución de los ingresos es indudable. La convicción presidencial con el equilibrio fiscal después de ocho meses de gestión no la ponemos en duda. La regla anunciada el domingo, sin embargo, abre el mismo interrogante de siempre: si la proyección de recursos no se verifica, y se debe reducir el gasto, ¿dicho ajuste será socialmente tolerable o políticamente viable?

La regla no establece mecanismos de cómo se llevará a cabo en la práctica dicho ajuste de los gastos. El Presidente habló de gastos automáticos (atados a la inflación) y gastos discrecionales y que el ajuste recaería sobre estos últimos. Pero el artículo 1º no es tan claro en esa dirección. Asimismo, en las planillas anexas al Proyecto no se hace ninguna clasificación ni cuantificación teniendo en cuenta ese criterio.

Un aspecto central de la credibilidad de una regla fiscal radica en las políticas complementarias que las hacen creíbles. Y es allí donde se notaron las mayores ausencias en la presentación del Presidente Milei. Un ajuste fiscal exitoso debe ir acompañado de reformas estructurales que aseguren la solvencia fiscal y que aumenten el potencial de crecimiento de la economía a mediano y largo plazo.

El Gobierno está avanzado en muchos frentes de reforma de los mercados de bienes y servicios que fomentan la competencia, reducen las barreras regulatorias y promueven la inversiónn privada. Pero hay otras reformas que son imprescindibles: una reforma previsional, que termine con discusiones coyunturales que no contemplan la sustentabilidad del sistema a largo plazo; una reforma tributaria, que simplifique el sistema tributario, que aumente la base impositiva y reduzca impuestos distorsivos; una reforma del mercado laboral, que incentive la creación de empleo; y un nuevo pacto fiscal con las provincias que cree un marco de incentivos (fiscal y tributario) más amigable para el desarrollo de las actividades privadas.

El debate de la Ley de Presupuesto podría ser un primer paso para que se analicen éstas y otras cuestiones fundamentales. Pero, el clima no es el mejor para un intercambio productivo de ideas y propuestas. Oposición y oficialismo no parecen encontrar puntos de contacto ni a corto ni a mediano plazo.

Por estas horas, hay muchas especulaciones de que el Gobierno no cree que le aprueben el proyecto tal como fue enviado y que, de ser así, un nuevo veto presidencial sería el escenario más probable. Pero, otro año sin presupuesto no sería el mejor camino para que los efectos positivos del equilibrio fiscal impacten positivamente la confianza de consumidores, inversores y organismos internacionales de crédito.

Parece casi una paradoja que con el superávit fiscal y el cierre de los grifos de emisión, le cueste tanto a las autoridades convencernos de que esta vez es diferente. Ni la aprobación de la ley Bases, o la del Paquete Fiscal, ni el Pacto de Julio, u algunos otros triunfos legislativos no alcanzaron para construir esa confianza. Ahora el anunciado éxito del blanqueo es el nuevo instrumento con el cual el Gobierno pretende insuflar esa confianza. No tanto porque le ayude a acumular reservas (a menos que quiera usar los encajes que no son del BCRA sino de la gente, como lo hizo Sergio Massa), sino por su eventual efecto demostración: 'si tanta gente decide blanquear toda esa plata, como no vas a confiar vos'.

Pero, a pesar de su convicción y compromiso con mantener el ancla fiscal y el monetario, el Gobierno parece no poder (¿o querer?) dejar atrás su miedo a flotar. Y mientras ello no suceda, es muy probable que la confianza le siga resultando esquiva.\_\_\_

El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA.COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com. Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. French 3155 Piso 5to (C1425AWM), Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

### LA PULSEADA POR EL PRESUPUESTO 2025

# Negociaciones

# Provincias reviven la pelea por fondos para obras y reclaman por deudas previsionales

Tras el envío del Presupuesto, los gobernadores reclamaron por los proyectos y las transferencias neutralizadas por la Casa Rosada, donde afirman que no financiarán más a esos distritos

\_\_\_ Julián Alvez

\_\_\_\_ jalvez@cronista.com

La semana pasada, los 23 gobernadores reunidos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) reclamaron en conjunto la falta de ejecución de obras que el Estado Nacional tiene en prácticamente todas las provincias. La demora se da pese a que 21 de estos distritos firmaron con la Nación acuerdos de traspaso de obras públicas para que sean estas primeras las que las ejecuten.

Ese mismo reclamo volvió a darse este lunes cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron por videollamada con 20 representantes provinciales para conversar sobre el presupuesto que presentó el oficialismo en el Congreso.

En particular, la cumbre fue motivada por las declaraciones que el Presidente hizo en su discurso del último domingo, en el que apuró a las provincias a ajustarse por u\$s 60.000 millones para cumplimentar el objetivo inserto en el Pacto de Mayo -que firmaron 17 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño- que pedía bajar a 25% del PBI el tamaño del Estado. ¿Qué pasa con los distritos que no firmaron ese acuerdo? En Balcarce 50 no tienen una respuesta específica, pero afirman: "Queremos que se bajen u\$s 2500 millones por provincia".

Esta postura no tuvo apoyo

desde el Ministerio de Economía. El lunes les reconocieron a los gobernadores que la cifra no tenía asidero en los números del Presupuesto. Los jefes provinciales le dijeron a los funcionarios presentes en el Zoom que Milei se había ido "al pasto" con sus dichos.

A los fines de bajar la tensión, ambas partes sí coincidieron en coordinar medidas para seguir bajando el gasto. Incluso, los gobernadores se comprometieron a diseñar presupuestos con déficit cero al igual que Nación.

Sin embargo, en las provincias sigue existiendo un fuerte malestar con el congelamiento de la obra pública que le corresponde a la Casa Rosada, la falta de pago de las deudas con contratistas y las demoras en las transferencias a aquellos distritos que transfirieron sus cajas previsionales, así como el reparto del Fondo Compensador del Transporte o el FONID.

En la mañana del martes, una altísima fuente de la Casa de Gobierno rechazaba cualquier tipo de acción para contentar a los gobernadores: "Van a tener que seguir esperando porque no vamos a hacer nada de eso. Todo eso murió. El Gobierno solo irá reactivando lo que tiene que ver con algunas obras públicas".

En la Jefatura de Gabinete y en Economía afirmaban que planean retomar algunos proyectos. Dicen que hay cerca de 500 obras que están en proceso El ala dura de la Rosada busca que las provincias se achiquen para bajar el Estado a 25% del PBI, meta del Pacto de Mayo

Los gobernadores insisten con que Nación les adeuda diferentes transferencias y la reactivación de obras

Algunos municipios comenzaron a tener contactos con la Casa Rosada para ver los proyectos pendientes

de reiniciarse, mientras que otras 100 están supuestamente en marcha ya. Esta última cifra es cuestionada desde las empresas constructoras. "Si estamos hablando de obras nacionales, no cabe ninguna duda de que no se reactivó esa cantidad. Si me dijeras 10 que empezaron muy paulatinamente, puede ser. Eso sí, las intenciones pueden estar", afirmaron.

Según informaron fuentes gubernamentales, había un total de 1338 proyectos que acarreaban deudas desde el gobierno anterior: de estas, un millar tienen deudas desde hace más de un año.

"Varias obras están paradas por la deuda con empresas de obras públicas y eso genera quejas en distintos gobernadores", afirmó un funcionario de la Casa Rosada. Un pedido de acceso a la información pública hecho por Perfil reveló que la deuda que Nación mantiene con las empresas contratistas de obra pública es de \$ 127.200 millones. Esto demora el inicio de 469 obras específicas a lo largo de 20 provincias de todo el pais.

"En los casos de las obras que continúan porque son prioritarias y se van a reiniciar o se están reiniciando, se están cancelando las deudas. También hay otras obras que se neutralizaron, es decir, que no se van a hacer todavía. En este caso, tienen deuda y se va a ir pagando de poco. Las obras que se rescinden van a entrar en un intendente de Ezeiza.\_\_\_



plican desde el Ministerio de Economía.

Y es que la variedad de situaciones de cada uno de estos proyectos es amplia. Por ejemplo, el monto total del acuerdo de obras con Chubut es de \$ 130.000 millones: solo hay disputa por una deuda de certificados de obra y redeterminaciones de \$ 20.000 millones que deberían ser afrontados por Nación. Con Entre Ríos esa cifra adeudada es de \$ 17.000 millones. Estos certificados fueron reclamos que se repitieron desde varias provincias en la reunión de ayer con Caputo y Francos. Prometieron seguir el reclamo, pero sin compromiso de resolverlo.

También hay proyectos neutralizados, con financiamiento de organismos de crédito internacionales y las que buscan traspasarse directamente a municipios. Por ese objetivo pasó la semana pasada por la Jefatura de Gabinete la comitiva de Gastón Granados,



# Cajas jubilatorias: advierten que los \$ 254.000 millones que fueron asignados en el Presupuesto 2025 no cubren las deudas

\_\_\_ Victoria Lippo

\_\_\_ mlippo@cronista.com

En el Presupuesto 2025 el Gobierno nacional detalló en el artículo 59 que destinará \$ 254.421 millones para las cajas previsionales de las provincias que no fueron transferidas al Estado nacional. Desde Politikon advierten que los fondos no serán suficientes. Especialistas agregaron que una cuestión de cálculo habilitaría a que haya imposibilidades de cobro por parte de las provincias que no transfirieron.

El artículo 59 establece como crédito presupuestario para transferencias a cajas previsionales provinciales \$ 254.421 millones para los gastos corrientes. En este universo de cajas no transferidas a Nación se incluye a 13 provincias: Buenos

Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

La Ley de Leyes establece también que se concretarán mensualmente anticipos a cuenta del resultado definitivo del sistema previsional de cada jurisdicción una doceava parte del total, al igual que estaba fijado en presupuestos anteriores. Agrega además que solo podrán requerir "pagos de los anticipos a cuenta las provincias que tuvieran un déficit reconocido, ya sea provisorio o definitivo, que surja de un acuerdo suscripto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que corresponda al menos al ejercicio 2021 o posterior".

La norma parte de la base del Ríos los \$150.000 millones.

incumplimiento de las transferencias fijadas en el Presupuesto vigente. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en 2024 no se ejecutaron transferencias a cajas previsionales de las provincias, que tienen asignaciones por \$ 0,08 billones a agosto 2023, es decir, sin considerar las actualizaciones por inflación ni por fórmula.

### EL PROBLEMA DE LA SUMA.

El monto fijado por el Gobierno con este destino no alcanza a cubrir las deudas reclamadas por las cuatro provincias de la región centro. En el caso de Santa Fe, la deuda reclamada asciende a \$ 800.000 millones, para Buenos Aires estiman más de \$900 mil millones, mientras que en Córdoba ronda los \$ 400.000 millones y en Entre Ríos los \$ 150.000 millones.

El presupuesto asigna \$ 254.421 millones para cajas previsionales, un tercio de lo que reclama Santa Fe.

### ACTUALIZACIÓN.

El presupuesto ratifica lo dictado en el DNU 280/2024 que elimina la cláusula del presupuesto 2023 (prorrogado para 2024) y que en su artículo 93 establecía que los anticipos mensuales se enviarían con una actualización según el índice de movilidad jubilatoria.

Si bien no se encuentra vigente aquel índice de movilidad y se cambió por la actualización mensual por inflación, la cláusula de actualización no fue incluida.

### EL EJERCICIO.

Por último, el presupuesto postula que las provincias podrán requerir los pagos de los anticipos a cuenta que surjan de un acuerdo suscripto con AN-SES y correspondan al ejercicio 2021 o posterior.

Al respecto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló en su presentación ante el Congreso el pasado 4 de septiembre que el organismo se encontraba realizando simulaciones con 11 de las provincias que no hicieron las transferencias para tener al menos el ejercicio de 2017. En el caso de La Pampa por ejemplo destacó que avanzan en el ejercicio 2021. ANSES se encarga de auditar los ejercicios para realizar la simulación que determinará los fondos que le corresponden a las provincias.\_\_\_

### Economía & Política



"Jujuy hizo todos los ajustes que se tenían que hacer. Las provincias ya han sufrido importantes recortes" Carlos Sadir Gobernador de Jujuy

EL GOBIERNO LO DEJÓ POR ESCRITO EN EL PRESUPUESTO 2025

# Definición oficial sobre el FMI: "No se prevé ningún ingreso de fondos"

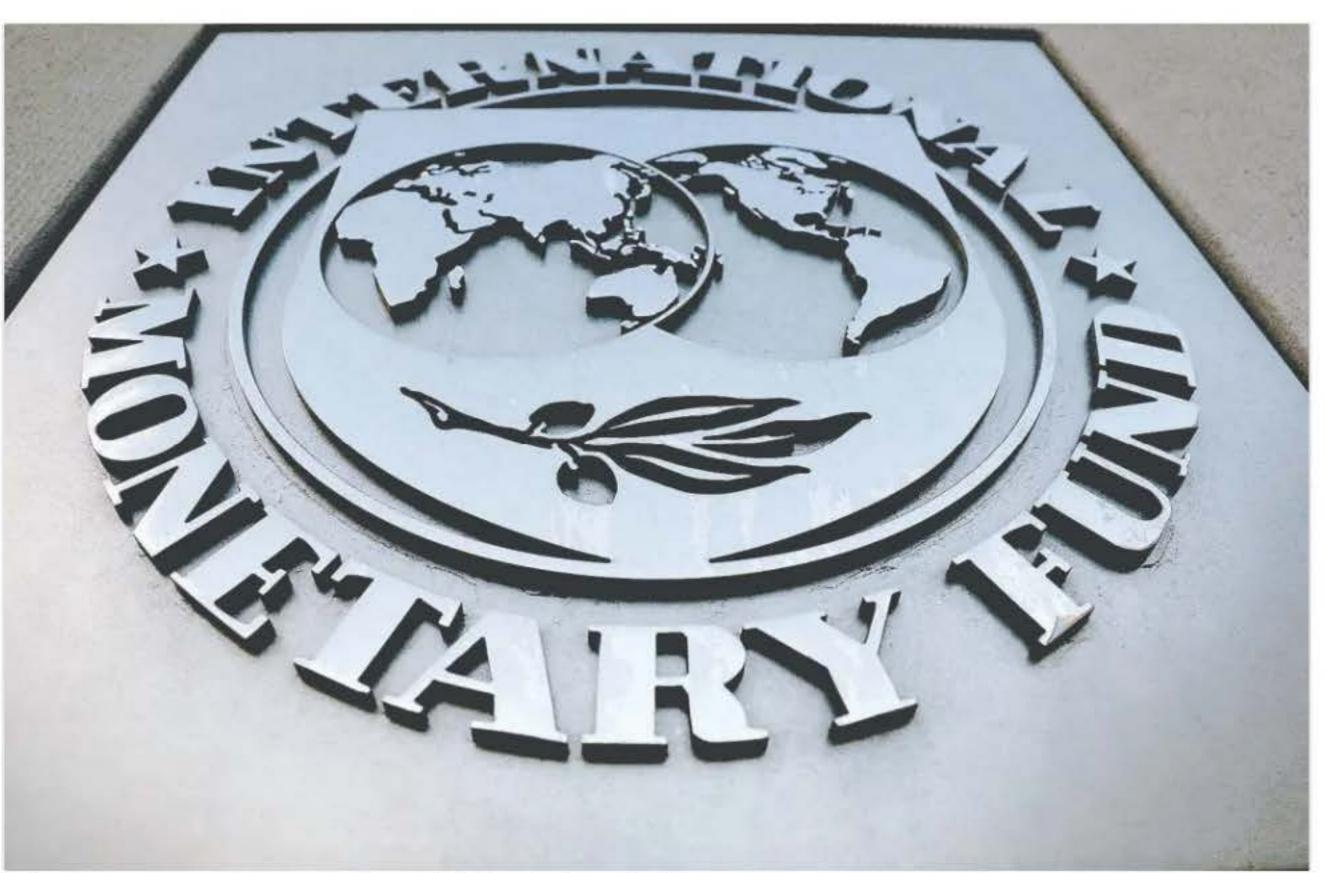

Antes de un nuevo acuerdo, se espera inminente baja de las tasas del FMI

El proyecto de ley de presupuesto asegura que en 2025 no se prevé un nuevo ingreso de fondos del FMI. Para eso, debería haber un nuevo programa, cuyas conversaciones no iniciaron

Florencia Barragan

fbarragan@cronista.com

El proyecto de presupuesto 2025 que envió el presidente Javier Milei al Congreso tiene un dato fundamental sobre la relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el mensaje, el Gobierno estableció: "Con el FMI y Club de París se continuarán cancelando los pagos según el calendario previsto y no se prevé ningún ingreso de fondos". Además, agregó: "Se esción de servicios de los programas vigentes con otros organismos internacionales de crédito, al tiempo que se suponen nuevos desembolsos".

La revelación es correcta. debido a que actualmente Argentina todavía no ha terminado su acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI, y aún no ha comenzado la negociación de un nuevo programa. Por ende, tampoco el equipo económico podría asegurar que habrá ingreso de fondos por parte del FMI, hasta tanto no se llegue a pera continuar con la cancela- un nuevo acuerdo, para el cual La mayor parte del financiamiento vendrá del Banco Mundial y de la China Development **Bank Corporation** 

En Washington la expecativa es que haya un nuevo acuerdo que incluya fondos frescos, la duda es cuándo

ni siquiera han iniciado las conversaciones.

Según un informe de Épica Consultores, el Gobierno prevé obtener financiamiento neto de organismos internacionales por \$ 621.304 millones en 2025. La mayor parte vendrá del BIRF (Banco Mundial) y de la China Development Bank Corporation, mientras que habrá pagos netos a la CAF y al Club de París.

Las fuentes financieras para el 2025 estarán enfocadas principalmente en el endeudamiento público, con una fuerte colocación de deuda en el mercado local, que alcanzará los 136.860.526,1 millones de pesos. Entre los instrumentos más relevantes se encuentran las LECAP, LEFI y BONAD. Por otro lado, la obtención de préstamos internacionales tendrá una menor participación, sumando un total de de interés de los últimos años.,

3.626.529,7 millones de pesos, donde las principales fuentes incluyen al Banco Mundial (BIRF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Efectivamente, el Presupuesto prevé que en el período 2025-2027 se continúen con los aportes de capital y contribuciones comprometidos a los organismos multilaterales de crédito (BID, BIRF, CAF, BCIE, FIDA, FONPLATA y G24).

Para que Argentina pueda contar con financiamiento del FMI, primero deberá cerrar un nuevo acuerdo, el tercero en menos de 6 años. Si bien que se haya apartado de la negociación Rodrigo Valdés, funcionario clave dentro del Fondo, fue interpretado como una señal de acercamiento, lo cierto es que para que haya un nuevo programa todavía faltan algunos hitos claves.

Según pudo saber El Cronista, más allá del apoyo al rumbo de Milei y la confianza que tienen en su equipo económico, la principal duda es si el programa cuenta con apoyo político y social. La forma más concreta de conocer en detalle el futuro del plan económico y si la política lo apoya es ver si el presupuesto tiene respaldo.

Las dudas del FMI sobre el programa económico argentino podrían resumirse en tres puntos: que la política monetaria y cambiaria sea consistente con la acumulación de reservas, para que pueda reducirse la inflación, bajar el riesgo país y que se pueda reacceder a los mercados internacionales para refinanciar las deudas.

El otro punto clave es el debate de los sobrecargos, una tasa de interés mayor que paga Argentina por tener un préstamo tan grande y durante tantos años. En poco tiempo, en el FMI analizarán esa política, y la expectativa en Washington es que bajen esos sobrecargos debido a los buenos ingresos que tuvo el Fondo con las subas en las tasas

Tras una audiencia, piden que la Justicia argentina solicite la "captura internacional" de Maduro

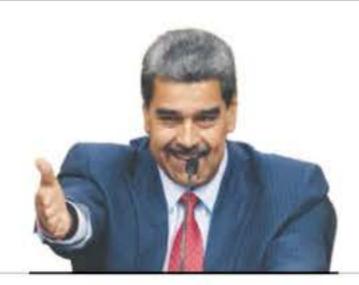

### CÁMARA FEDERAL PORTEÑA

La Cámara Federal porteña escuchó ayer a ciudadanos venezolanos que denunciaron haber sido víctimas de secuestros ilegales y torturas en su país por parte del régimen de Nicolás Maduro, sobre quien se reclamó sea citado a declaración indagatoria con orden de captura internacional por parte de la Justicia argentina. Las víctimas detallaron lo que vivieron en Venezuela antes de irse del país. Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens quedaron así en condiciones de resolver si hacen lugar a un planteo de la querella y la fiscalía y ordenan la detención de Maduro en base al principio de "justicia universal".

PRESUPUESTO

# El recorte para el próximo año lleva los fondos del sector científico al nivel de 2002



Daniel Salomone (Conicet) y Darío Genua (Ciencia y Tecnología), junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos

El domingo por la noche Javier Milei presentó el Presupuesto 2025 en el Palacio Legislativo. El documento pronostica un ajuste y caída de inversión a niveles del 2002.

**Amparo Beraza** 

aberaza@cronista.com

El Presupuesto 2025, presentado el domingo por la noche ante el Congreso Nacional por el presidente Javier Milei, muestra un ajuste abismal de los recursos destinados al sector de Ciencia y Tecnología que hace retroceder 20 años el financiamiento del sector.

Según el análisis elaborado por el Grupo EPC-CIICTI, el proyecto presentado implica una contracción real del 9,4% del Presupuesto de la Administración Pública Nacional y una caída de la Función Cienciay Tecnología (FCyT) quela ubicaráenel0,2%delPBI,elmenor guarismo en diez años y equiparable al de 2002.

Elartículo 27 del proyecto de ley enviado al Palacio Legislativo in-

formaque "en el marco de la emergencia pública declarada por la Ley Bases" se suspende el cumplimiento de los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Esta leytiene por objeto establecer el incremento progresivo y sostenido del Presupuesto Nacional destinado a la función Ciencia y Técnica, por su capacidad estratégica para el desarrollo económico, social y ambiental.

De esa Ley suspenden los artículos más importantes en cuanto al financiamiento: el artículo 5 que establece el cumplimiento del presupuesto destinado a Ciencia y Técnica y su incremento progresivo para alcanzar una participación del 1% en el 2032. Pero también el artículo 6 que establece la progreEL CONICET recibirá un 41% menos y la Agencia I+D+I que financia los proyectos científicos sufre un ajuste del 67%

La ley de Ciencia y Tecnología estimulaba la generación de divisas y creaba incentivos para la inversión privada

sividad de esos fondos y el artículo 7 que fija que la asignación de recursos nunca debe ser inferior a la del presupuesto del año anterior.

Así las cosas, el Conicet recibirá el sector.\_\_

un 41% menos de fondos en comparación a los recursos de 2024; la Agencia I+D+I que financia los proyectos científicos verá sus fondos reducirse en un 67%; el INTI, un 46%; el INTA, un 39,6%; la Conae, un 40% y el Banco Nacional de Datos Genéticos, un 50,4%.

"El Presupuesto que presentó el Gobierno Nacional representa una caída de la inversión del 33,5% en ciencia y tecnología y del 45,1% en educación respecto de lo que se invirtió en 2023 (valores constantes). Nunca el ajuste fue de tanta magnitud", advirtió Daniel Filmus.

En este sentido, el Conicet tendrá una caída de 20% en su presupuesto, que se suma al 20% que ya cayó este año y que por lo tanto presentaría una desinversión del 40%.

"El Conicet solo tiene su presupuesto para salarios. Le estamos diciendo a los países centrales tienenacálos que nosotros formamos que son de altísimo nivel", señaló Filmus.

Para el exministro esta inmigración en "materia gris" es gratis para los países centrales. "Para ellos es gratis tener científicos de excelente formación que nos costó 60 mil dólares por científico", aseguró. Esta disposición podría no afectar solamente al sector público sino también al sector privado.

El desfinanciamiento del sistema CyT y sobre todo de la Agencia I+D+Ipodríaprovocareldesplome de todas las inversiones en programas público-privado como es el caso del trigo tolerante a la sequía desarrollado por una alianza entre el Conicet y Bioceres.

La Agencia I+D+i es el único organismo que sostiene regularmente la producción de conocimiento científico y tecnológico y a través de sus programas apoya el desarrollo científico público y privado. Según la exdirectora del área, tantoelCONICET comolas Universidades tienen presupuestos reducidos y es a través de estas becas basales que el sistema argentino puede funcionar.

Todo el proceso de becas se cortó, y los funcionarios que se encontraban al frente de las áreas renunciaron por la falta de intención delGobierno nacional de reactivar los procesos. "No se animan a darlo de baja el instrumento, pero igualmente han prorrogado la postulación a los PICT para diciembre de 2024", había dicho la exdirectora FONCyT, Marisa Censabella.

El Presupuesto 2025 no establece la creación de nuevas becas ni la apertura a nuevas investigaciones y con una reducción significativa delos recursos asignados el pronóstico es el de un estancamiento para FICHA LIMPIA

### Diputados dio dictamen para inhabilitar candidaturas de condenados

**El Cronista** 

Buenos Aires

El proyecto de "ficha limpia" que busca impedir que sean candidatos a cargos públicos electivos quienes tengan una condena penal por delitos dolosos graves obtuvo ayer dictámenes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y ahora se encuentra en condiciones de ser tratado en el recinto.

La normativa actual sólo prohíbe la participación electoral cuando hay condena firme o cuando las personas en cuestión tienen "auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal".

El proyecto de ley que recibió la mayor cantidad de firmas, y resultó con dictamen de mayoría, es de la diputada Silvia Lospenatto y cuenta con el apoyo de La Libertad Avanza (LLA), de la mayor parte de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Esta iniciativa plantea como estándar mínimo para la inhabilitación electoral el principio de doble conforme, es decir, la condena en segunda instancia.

Abarca los delitos penales de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública.

Unión por la Patria (UP) firmó un dictamen que impone una condena firme emitida por la Corte Suprema. El tercer dictamen de minoría es el impulsado por el radical Fernando Carbajal, que también busca el "doble conforme" pero abarca una mayor cantidad de delitos dolosos. Además hubo un dictamen presentado por el Frente de Izquierda.\_\_\_

DATOS DE LA UIA

# La industria mejoró 12,8% mensual en julio pero volvería a caer en agosto

La recuperación a la que apuesta el Gobierno muestra altibajos. La actividad fabril bajó 5,8% interanual en julio pero moderó la merma. Los indicadores que ponen en riesgo a agosto



\_\_ pvalli@cronista.com

La recuperación de la economía que marca el Gobierno muestra señales irregulares y el rebote de julio aparece frágil, según advierten desde el sector privado. La industria creció contra el mes anterior 12,8% -aunque cayó 5,8% en el interanual- pero advierten que el respiro se habría cortado en agosto.

"En julio la actividad industrial registró una caída anual de 5,8%, y una suba mensual desde los bajos niveles de junio (12,8%, sin estacionalidad)", destacó el último informe de actividad de la Unión Industrial Argentina, que sin advierte de todas formas que el sector "lleva catorce meses de caída interanual consecutiva y acumuló en lo que va del año una baja de -12,8% interanual".

"Datos anticipados de agosto indican una nueva caída interanual y una baja en la comparación mensual, revirtiendo la mejora de julio", alertan. El informe de la UIA detalló que en agosto volvieron a caer los despachos de cemento (26,5% ia en rojo), la actividad del sector automotor (-18,6% ia), y el consumo de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales (-9,4% ia), "con un comportamiento mayoritariamente a la baja al interior del rubro".

Se registró una caída de dos dígitos en las importaciones desde Brasil (-18,3%) pero las exportaciones subieron 2,5% debido a mejoras del sector agroindustrial. Con todo, aumentó la liquidación de divisas (+40,4% i.a.), y patentamientos de maquinaria agrícola, que tuvieron su primera suba interanual (+19,4%), luego de dieciocho meses de caída consecutiva, dando indicios de mejoras productivas de la agroindustria.

El uso de capacidad instalada en 58% sigue estando por debajo de lo ideal y el panorama industrias sigue siendo "desafiante", según la UIA. La última encuesta sectorial marca que la mitad de



La recuperación manufacturera es endeble

Las manufacturas esperan llegar a niveles óptimos de producción en el segundo semestre de 2025

El indicador de la UIA que adelanta el ciclo sigue en niveles de contracción pero se aleja del piso de enero

los empresarios espera llegar recién a niveles "óptimos" de la capacidad de producción recién en la segunda mitad de 2025.

En julio la caída a nivel sectorial se mantuvo pero fue menor que meses previos. La baja de sustancias y productos químicos (-1,5% i.a.) fue heterogénea al interior del sector. En metales básicos la caída fue de -5,5% interanual y en autos del 9,8%. La metalmecánica marcó -11,7% mientras que en papel y cartón el rojo fue de 12,1%. Para los minerales no metálicos el derrumbe marcó -15,7%. Por el contrario, creció la producción de Alimentos y bebidas (+6,2% i.a.), por la suba de la producción de aceites (+59,6%). Sin aceites, seguiría -1,2% abajo. Refinación de petróleo creció de forma interanual (+1,7% i.a.).

### EN TERRENO NEGATIVO

El Monitor de Desempeño Industrial (índice MDI), que adelanta el ciclo de actividad industrial, se encontró nuevamente por debajo de 50, es decir, en niveles de contracción. Al mirar el vaso medio lleno, aclaran que "se aleja de los mínimos alcanzados en enero de este año". Para el 38,9% de las empresas hubo caídas de producción, el 43,7% en las ventas, el 28,2% en las exportaciones y el 17,3% en el empleo. "En todos los casos, estos porcentajes fueron inferiores a los del relevamiento anterior", agrega el relevamiento.

En ese marco, el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, consideró que ya se tocó un piso para la caída, aunque reconoció que la recuperación es desigual y no llegó a todos los sectores..

CONVERGENCIA

### Al ritmo del crawling peg: inflación mayorista de 2,1% en agosto

\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

El nivel general del Índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 2,1% en agosto de 2024 respecto del mes anterior, lo que marca una baja de un punto contra la medición de julio. De esta forma, la inflación mayorista acumula 58,4% en el año y la suba interanual fue de 218%.

"La inflación mayorista ya viaja entorno al crawling peg", celebró uno de los asesores de Luis Caputo, Felipe Núñez, en redes. "El plan de estabilización con sus 3 anclas: fiscal, monetaria y cambiaria (fruto de las otras dos); permitió que la desinflación avance en medio de una corrección de precios relativos", agregó.

Al interior del indicador de precios internos al por mayor, hubo una suba de 2,2% en los "Productos nacionales" y de 0,2% en los "Productos importados", destacó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

La baja de inflación minorista, por su parte, encuentra resistencia para quebrar el piso del 4% por el impacto de los regulados.

### PRECIOS BÁSICOS

Por otra parte, el nivel general del Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 2% en el mismo período. En este caso, la variación se explica por la suba de 2,2% en los "Productos nacionales" y de 0,2% en los "Productos importados".

El nivel general del Índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 2,1%, como consecuencia de la suba de 1,9% en los "Productos primarios" y de 2,1% en los "Productos manufacturados y energía eléctrica".....

### ASOCIART SA. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en Av. L. N. Alem 621 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día jueves 10 de octubre de 2024 a las 13:00 HS., en primera convocatoria y a las 14:00 HS. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente Orden del Día:

- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
   Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros informes correspondientes al 29º ejercicio iniciado el 1 de julio de 2023 y finalizado el 30 de junio de 2024.
- Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.
- Consideración de las retribuciones otorgadas a Directores y Sindicos.
- Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio.
- · Elección de Directores Suplentes por finalización de sus mandatos, por el término de un ejercicio.
- Elección de Sindicos Suplentes por finalización de sus mandatos, por el término de un ejercicio.
- · Autorizaciones.

Se recuerda a los Accionistas la obligación de cumplimentar el artículo 238 de la Ley 19.550, en el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto en el Libro de Asistencia a Asambleas, con por lo menos tres días de anticipación a la fecha fijada para la misma, y eventualmente otorgar mandato de representación - artículo 239 Ley 19.550.

El Directorio Jorge R. Borsani

Presidente

El Banco Credicoop C.L. informa que una vez transcurridos 30 días corridos desde la fecha de publicación de la presente se procederá al cierre de las Credicuentas y de las Cajas de Ahorros que registren inactividad mayor a 150 días y que no cuenten con saldo. En caso de dudas o para obtener información sobre la situación de su cuenta no dude en comunicarse con este banco a través del número 0800-888-4500.

### EDICTO

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 2, Secretaria Nro. 3 a mi cargo, de Capital Federal, informa que BELOUSOV, MAKSIM, PASAPORTE Nº 764031336, solicitó la declaración de Carta de Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrá hacerlo saber a través del Ministeno Público. Publiquese por dos dias dentro de un plazo de quince dias Buenos Aires, en la fecha que surge de la firma electrónica al pie de la presente. FDO: LUCIANA MONTORFANO. 2024.05.15.

**Deloitte.** El Cronista

Apertura



El Cronista

10:00 hs.

# CFO Summit AK

Decidir hoy, crecer mañana

Miralo en VIVO cronista.com

No te pierdas la entrega del Premio CFO 2024















MÁS CAMBIOS

# Blanqueo: se podrá transferir dinero con tarjeta y computar saldos para BB.PP

Se introdujeron modificaciones en la letra chica de ambas medidas. La decisión que se espera por parte del ministro Luis Caputo sobre los plazos de la "Etapa 1" en los próximos días.

\_\_\_ Lucrecia Eterovich

\_leterovich@cronista.com

En la recta final de la "Etapa 1" del blanqueo de capitales y del vencimiento del Régimen Especial de ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales, el martes se llevaron a cabo dos cambios claves: habilitación de tarjetas y computo de saldos a favor.

Tal como lo había adelantado semanas atrás en el streaming, el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo por medio de la Resolución 914/2024 que se publicó en la madrugada en el Boletín Oficial, habilitó nuevos mecanismos para la transferencia del dinero que se exteriorice.

### TARIETAS Y "OTRAS CUENTAS"

Para quienes regularicen menos

de u\$s 100 mil se habilitó la opción de poder transferirlos a terceros (que cuenten con una Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA) y en una operación onerosa debidamente documentada) por medio de tarjetas de débito u otro medio de pago electrónico en los términos y condiciones que determine el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Según pudo saber El Cronista con la mesa chica del ministro Caputo, la expectativa está puesta en que antes de la finalización de la "Etapa 1" (30 de septiembre de 2024, en caso de que no se prorrogue) los bancos lancen la tarjeta de débito en dólares.

Pese a los anuncios y plazos que marcan desde Economía, También estará habilitada la transferencia de fondos de la CERA por medios electrónicos.

Los tributaristas esperan que Caputo prorrogue la "Etapa 1" (que vence el 30 de septiembre).

fuentes del BCRA, en estricto off, revelaron a este medio que "no existe ningún tipo de restricción" por lo que los tiempos del lanzamiento ya corren por parte de los bancos.

A su vez, por medio de la misma Resolución, se habilitó para la adquisición de bienes muebles la transferencia a CERA, pero también hacia "otras cuentas".

"En este último caso, el sujeto deberá declarar ante la entidad en la que se llevará a cabo ese movimiento, con carácter de declaración jurada, que el dinero será utilizado para dicha operatoria", especificaron. Y con la aclaración adicional de que las inversiones del artículo (3º) deberán mantenerse hasta el plazo que establezca la Ley 27.743 y su reglamentación para no tener que ingresar el Impuesto Especial de Regularización de Activos.

Frente a las modificaciones constantes en la letra chica de la iniciativa, la expectativa de los tributaristas está puesta en que el ministro Caputo haga uso de la facultad que se le dio en la propia Ley de postergar los plazos. Una decisión que, de tomarse, aseguran se conocerá el día antes del vencimiento.

#### BIENES PERSONALES: COMPUTO DE SALDOS A FAVOR

Por su parte, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) introdujo cambios en el régimen de pago anticipado del impuesto sobre los Bienes Personales a través de la Resolución General 5570/2024 que involucra el cómputo de los saldos a favor.

"Los créditos fiscales, anticipos, pagos a cuenta, incluyendo
las retenciones y percepciones
sufridas y los saldos a favor de
libre disponibilidad de cualquier impuesto que se hubiera
podido computar contra el saldo
del impuesto sobre los bienes
personales del período fiscal
2023, podrán descontarse a los
fines de la determinación del
pago inicial o del pago final del
impuesto", establecieron en el
artículo 10.

Con ello, el organismo que lidera la abogada Florencia Misrahi desde diciembre pasado, realizó una modificación que podría ser una solución para algunos contribuyentes -los que tributan Bienes Personales- y que reclaman sobre la falta devolución de las percepciones del dólar tarjeta de periodos pasados

En AFIP saben de las dificultades que implican para los contadores las constantes modificaciones y los desalientos que pueden implicar para la adhesión, pero sostienen que forman parte.

"Un proceso de regularización excepcional, en términos
generales, sin costo y sin tope,
requiere de muchas definiciones
reglamentarias que se van a
construyendo con la misma dinámica del programa, ya que la
ley definida en abstracto debe
llegar a ser comprensiva de los
casos concretos que se plantean
y nos llegan muchísimos de
ellos", sostuvo Misrahi en el
Consejo de Profesionales de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para luego advertir a aquellos contribuyentes que decidan no ingresar. "El mundo se está transparentando y cada vez quedan menos refugios para la informalidad y el ocultamiento de las rentas y el patrimonio", aseguró en la previa del reporte por el acuerdo FATCA que llegaría al país el próximo 30 de septiembre.

### Remodelación

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7060002173

Presupuesto: \$251.740.953,08 IVA inc. / Apertura: 15/10/2024-10 hs.

REMODELACION DE LA RED DE BAJA TENSION POR CONDUCTORES PREENSAMBLADOS DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - AGENCIA MARIA JUANA - SUCURSAL RAFAELA.

### Columnas

LICITACIÓN PÚBLICA WEB Nº 7060002174

Presupuesto: \$212.974.049,50 IVA inc. / Apertura: 10/10/2024 - 10 hs.

COMPRA DE COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO PO 2025.

### **Varios**

LICITACIÓN PÚBLICA WEB Nº 7060002175

Presupuesto: \$112.286.106,29 IVA inc. / Apertura: 10/10/2024 - 11 hs.

COMPRA DE ORBITAS, MENSULAS Y BRAZOS - PLAN MANTENI-MIENTO 2025.

LEGAJO: Todo interesado en participar de la presente Licitación deberá descargar gratuitamente el Pliego publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial de la EPESFE. CONSULTAS E INFORMES EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA Avda. Santa Fe 1671 – 2300-RAFAELA - SANTA FE, TEL (03492) 438505/508/509 – www.epe.santafe.gov.ar. Emai: logistica@epe.santafe.gov.ar.

santafe.gob.at







La letra chica del blanqueo muestra algunos beneficios

ASADO EN OLIVOS PARA LOS "87 HÉROES" DE LLA Y SUS ALIADOS

# El Gobierno busca mostrarse compacto y capaz de blindar cualquier veto futuro

En la Rosada, publicaron una imagen de Francos con Karina Milei y Santiago Caputo para neutralizar los rumores de internas. Por la noche, celebraban la nueva alianza legislativa contra la oposición

Julián Alvez

\_ jalvez@cronista.com

El vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, publicó ayer una foto de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el asesor presidencial Santiago Caputo juntos luego de la reunión de gabinete reducida de Javier Milei. La imagen de los tres dirigentes de confianza del Presidente no fue casual, dado que existieron en las últimas semanas versiones -luego desmentidas en privado por cada uno de los sectores- que indicaban una fuerte interna entre estos integrantes.

"Todos peleados", fue la frase irónica que escribió y subió Catalán en su cuenta de X para acompañar la imagen de los tres funcionarios sonrientes. Según esgrimieron fuentes oficiales fue una idea común tomar esa foto y que sea subida por la mano derecha de Francos.

Forma parte de una estrategia con la que el Gobierno busca mostrarse como un bloque compacto. Con la misma lógica, al cierre de esta edición, Milei se preparaba para recibir en Olivos a los "87 héroes" que blindaron su veto y frenaron la movilidad jubilatoria hace solo una semana en Diputados.

En la víspera, se preveía que asistan los 37 integrantes de La Libertad Avanza, 34 del PRO, tres del bloque MID, tres de Independencia, dos de Produc-

ción y Trabajo, dos de Buenos Aires Libre (liderado por Carolina Píparo, que oficializó días atrás su anexión a LLA), uno de CREO y los cinco diputados radicales que se reunieron con Milei un día antes de la sesión y acordaron votar diferente a su bloque.

Según pudo saber El Cronista, el evento se había convocado en un principio como una reunión en la Residencia

Milei convocó a un asado en la Residencia Presidencial a los 87 diputados que le aseguraron el veto

"Todos peleados" fue la frase irónica de Catalán en su cuenta de X con la imagen de Karina, Caputo y Francos

Presidencial. Varios diputados (incluso del oficialismo) se enteraron luego de que sería un asado que se iba a pagar "a la romana", con cada uno de los integrantes costeando su parte.

"Ante algunas versiones disparatadas sobre la cena que se realizará hoy en la Quinta de Olivos, les cuento que la misma será abonada por cada uno de los comensales. El costo será de

\$20.000 por persona y lo abonaremos con tarjeta de débito (no se aceptará pago en efectivo)", salió a aclarar el vocero presidencial, Manuel Adorni. El portavoz era uno de los invitados del Gabinete. Además, se esperaba que estuvieran Karina Milei, Francos, Catalán y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

De mantenerse esa masa de

87 legisladores, el Presidente se garantiza de blindar cualquier veto futuro a un proyecto de la oposición ya que para voltearlo se precisan dos tercios de los presentes en cada cámara legislativa. Con esta nueva configuración informal, en la Casa Rosada no ven con malos ojos avanzar hacia un interbloque no oficial con el PRO y el MID. El ofrecimiento puede ser aún más

concreto para los diputados radicales que la semana pasada se sacaron una selfie con Martín Menem.

"Es posible que se puedan hacer cosas juntos. Ellos se la jugaron por lo nuestro y se portaron bien", afirmó un importante integrante del G7 de Milei, la mesa política que se reúne todos los martes en Casa Rosada.\_\_\_



Luego de rumores de internas que lo llevaron al hospital, Francos se mostró con 'El Jefe' y Caputo

RECLAMAN SU INCONSTITUCIONALIDAD

### Presentan la primera demanda contra el bloqueo de Milei a la reforma jubilatoria

**El Cronista** 

**Buenos Aires** 

El abogado Alejandro Gil Domínguez y el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, presentaron una acción judicial contra el veto del Poder Ejecutivo a la reforma previsional

Congreso al entender que afecta "el derecho a la seguridad social respecto de la movilidad y compensación de las prestaciones jubilatorias".

Los letrados interpusieron la demanda en nombre dos personas jubiladas para declarar la inconstitucionalidad del Deel Poder Ejecutivo vetó la Ley 27.756, que daba forma a un nuevo mecanismo de actualización previsional además de garantizar el pago de las transferencias previsionales adeudas.

En la presentación a la que accedió El Cronista, se denuncia sancionada inicialmente por el creto 782/24, mediante el cual el veto como de "gravedad ins- nales, estableció un índice de pueda replicarse libremente.\_

titucional" en tanto se ve perjudicado "el derecho a la seguridad social respecto de la movilidad y compensación de las prestaciones jubilatorias". Asimismo, se apunta al decreto como "inválido" por carecer de una fundamentación racional e ir en contra de la Constitución nacional y legislación internacional como la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de Personas Mayores.

"Mediante el dictado del DNU 274/2024, el Poder Ejecutivo Nacional ejerciendo potestades legislativas excepciomovilidad o fórmula jubilatoria sustituyendo el art. 32 de la ley 24.241 conforme lo dispuso la ley 27.609 sin contemplar un incremento compensatorio único o fórmula de empalme y un suplemento dinerario o bono", indica el documento.

En caso de que la decisión en primera instancia sea desfavorable, Gil Domínguez y Semino están dispuestos a interponer "per saltum" para ir a la Corte Suprema. Si bien un fallo solo aplicaría al caso de los dos jubilados que representan, ambos letrados ya pusieron la demanda a disposición para que SE NOTIFICARÁN LAS TASAS EN LOS SURTIDORES

# Los intendentes acusan a Caputo de buscar un "chivo expiatorio" contra la inflación

La disputa entre el Gobierno nacional y los municipios sigue escalando tras una nueva resolución que obliga a las estaciones a publicar los tributos viales fijados por los intendentes

\_\_\_ Lucas González Monte

\_\_ lgonzalezmonte@cronista.com

Aunque el ministro de Economía, Luís Caputo, afirme que no se trata de una guerra, la disputa por el cobro de tasas municipales lejos de llegar a un impase sólo ha sabido escalar, sumando -día tras día- contendientes, resoluciones y declaraciones de alto voltaje. Ya son más de tres semanas de acusaciones cruzadas entre el Palacio de Hacienda y un grupo de intendentes del Conurbano quienes se sienten señalados como responsables de la crisis económica que, según su visión, les resulta ajena en origen pero sufren en carne propia.

Caputo fue claro: dijo que los jefes comunales, al cobrar tasas municipales excesivas, no sólo buscaban recaudar más, sino que estaban atentando contra las metas anti-inflacionarias del gobierno libertario. Desde las intendencias salieron a contestar que la baja de la inflación prometida por Milei "está estancada o en alza" y que eso no responde a lo que ellos hagan en el territorio, sino a la impericia de la Casa Rosada.

Detrás de lo que podría parecer un debate únicamente impositivo, de lo que se discute es sobre las causas de la inflación, como también del financiamiento de los estados subnacionales.

"El ministro nos pide que no cobremos el alumbrado en la boleta de la luz, pero él pone el IVA. Caputo no puede bajar la



El ministro de Economía le declaró la guerra a las tasas viales "ocultas" que cobran los municipios

inflación y nos echa la culpa a nosotros, cuando las tarifas que reciben nuestros vecinos tienen aumentos del 300 por ciento, como si eso no presionara sobre los precios", comentaron a El Cronista cerca de un intendente del conurbano Sur.

Muchos jefes comunales van más allá: dicen que si efectivamente son las tasas -o los impuestos- los que no dejan bajar la inflación, entonces, ese fenómeno no es "en todo lugar, monetario", como esgrime el Presidente, sino multicausal.

Pero, más allá del debate, está la situación de las arcas municipales. Los distritos afrontan una creciente morosidad en el pago de las boletas de Servicios Generales y, por otra parte, el cierre de negocios y la recesión afectan la recaudación de la Tasa de Seguridad e Higiene. Con esas cuentas en rojo, muchos afirman que han tenido que afrontar -sin ayuda nacional- una mayor demanda de asistencia social y, por sobre todas las cosas, las obras públicas "abandonadas" por Milei.

"Si vos haces la comparativa de cuánto subió una prepaga o la cuota de un colegio privado y cuanto lo que cobran los municipios, vas a ver claro que no se acercan ni por asomo a todos esos precios que el Gobierno liberó y que no se preocupa que sean inflacionarios", señalaron desde una intendencia del norte del Conurbano en diálogo con El Cronista.

Durante la presentación del Presupuesto, el Presidente le pidió a las provincias y a los municipios que se sumen al "a-chique" del Estado. Ayer, en el afán de imponer "austeridad" y "exponer" a quienes no se sumen, la se anunció que las comunas deberán informar cuando cobran una "tasa vial" a quienes cargan combustible en sus territorios. En esa situación están 19 de los 24 municipios del conurbano bonaerense.

"Ahora parece que la casta son las tasas municipales. Están construyendo un chivo expiatorio. Desde que asumió Milei los combustibles aumentaron más del 100% ¿Nos van a decir qué lo que encarece la nafta es ese uno por ciento que cobran los municipios?", subrayó una fuente de un municipio peronista.

### Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. ARSAT Convoca a la Licitación Pública Nacional N°01/2024

OBJETO: La presente Licitación Pública Nacional tiene por objeto la contratación del Servicio de Comedor para la Estación Terrena de ARSAT ubicada en Av. Gral. Juan Domingo Perón 7934, Benavidez, de conformidad con el detalle y condiciones que se establecen en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y el Pliego de Especificaciones Técnicas.

### LUGAR, PLAZO Y HORARIO DE CONSULTAS/ACLARACIONES: LPub-01-2024-Comedor@arsat.com.ar

Hasta TRES (3) días hábiles antes de la apertura de las Ofertas. De lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 h.

VALOR DEL PLIEGO: SIN VALOR.

**ARSAT** 

LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Oficinas de ARSAT, Av. Gral. Juan Domingo Perón 7934 (B1621BGZ) – Benavidez – Buenos Aires – Argentina, hasta el día 10 de octubre de 2024 a las 10:30 horas.

LUGAR, DÍA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA: Oficinas de ARSAT, Av. Gral. Juan Domingo Perón 7934 (B1621BGZ) – Benavidez – Buenos Aires – Argentina, el día 10 de octubre de 2024 a las 11:00 horas. El Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas de esta licitación podrán ser consultados en el sitio Web https://www.arsat.com.ar/acerca-de-arsat/transparencia-activa/compras-y-contrataciones/



CONTINENTAL URBANA S.A.I. CUIT 30-70913035-4 Cerrito 866, Piso 6 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, y según al art. 61 de la Ley 26.831, el Directorio convoca a los señores accionistas de "Continental Urbana Sociedad Anónima Inversora" a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de octubre de 2024, a las 9:00 horas, en Cerrito 866, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la asamblea. 2º) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 30 de junio de 2024. 3º) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio. 4") Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. 5°) Consideración de las remuneraciones del Directorio (\$ 202.054.300,06) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024, el cual arrojó quebranto computable según los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores. 6°) Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024. 7°) Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda. Determinación del número de Directores que conformará el Comité de Auditoria. Autorización al Directorio para pagar anticiposa cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas. 8°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 9°) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. 10°) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 30/06/2024. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2025 y determinación de su remuneración. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas (i) que las documentación que se somete a consideración en el punto 2º) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Cerrito 866, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los plazos legales y (ii) que la presentación de las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas por la Caja de Valores SA, a efectos deser inscriptas en el Registro de Asistencia a Asamblea debe hacerse en la sede social sita en Cerrito 866, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el dia 17 de Octubre de 2024 de lunes a viernes, en el horario de 11.30 a 15.30 horas .Buenos Aires, 17 de Septiembre de 2024 EL DIRECTORIO El Presidente de la Sociedad Isaac Salvador Kiperszmid fue designado por Acta de Asamblea del 02/11/2021 y Acta de Directorio del 02/11/2021 Isaac Salvador Kiperszmid Presidente













# Finanzas & Mercados

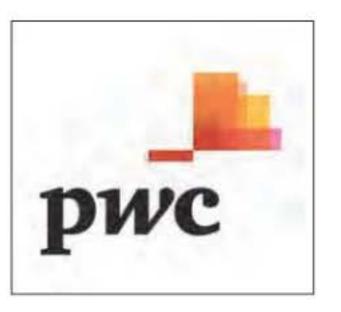

INFORME DEL BARCLAYS SOBRE LA ECONOMÍA ARGENTINA

# Baja más el contado con liquidación pero las dudas del rumbo cambiario 2025 persisten

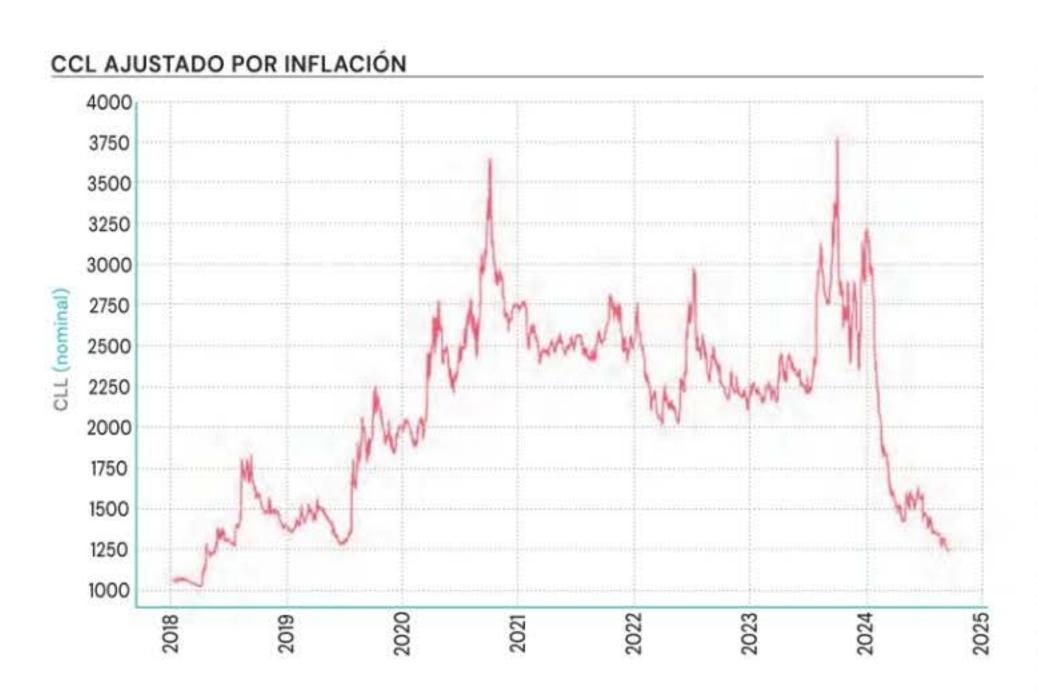

El CCL está al. mismo valor en términos reales que en el 2018. ¿Cuándo levantarán el dólar blend? Los dólares que el campo puede aportar el año próximo. Las importaciones postergadas.

Guillermo Laborda

glaborda@cronista.com

El cierre del "contado con liqui" a \$ 1242 ayer refleja la paz cambiaria imperante. Esta variante para acceder a la moneda norteamericana se está operando a los mismos valores que a mediados de enero, en otra muestra de que las apuestas a la tasa en pesos fueron las cómodas ganadoras en lo que va del 2024. El "carry trade" en septiembre apunta también a coronarse ganador con rendi-

mientos en las Lecap que llegan al 39% efectivo mensual.

Aún en este clima primaveral en la plaza local, persisten algunas dudas entre analistas financieros. Una muestra fue el informe de Barclays conocido ayer, titulado "Anatomía de una

elección riesgosa". En el mismo destacan que "las necesidades de financiamiento de 2025 parecen desafiantes, sin acceso a los mercados de capital internacionales. Suponiendo que se elimine el esquema cambiario 80-20 (dólar oficial y CCL respectivamente), estimamos que se necesitarán u\$s 12.000 millones en financiamiento. Para el resto de 2024, las perspectivas de acumulación de reservas en divisas también parecen desafiantes, ya que se aplican los pagos de importaciones retrasados, la actividad rebota en el margen y la estacionalidad es desfavorable".

Recuérdese que el "dólar blend", el invento argentino de un tipo de cambio especial para liquidar exportaciones, resta oferta de divisas en el mercado oficial y por ende, resta en la compra de reservas del BCRA. Por ello la mención de Barclays de que la eliminación del "dólar blend" puede servir para amortiguar las necesidades de divisas oficiales. La acumulación de reservas es clave también dentro del acuerdo con el FMI dado que seguramente se deberá pedir un waiver por no cumplir con el monto previsto.

Aquí entra en escena la advertencia de Barclays: "el principal riesgo a lo largo de este camino es un ciclo que se retroalimenta a sí mismo de reservas en declive y aumento de las expectativas de devaluación, si los agentes económicos tienen dudas sobre la sostenibilidad externa. Podríamos volvernos más constructivos -anticipa el banco- si el equipo económico nos sorprende y los mercados levantan los controles de capitales relativamente pronto. La conclusión -afirma Barclays- es que el esquema actual probablemente requerirá modificaciones, y el riesgo principal es el surgimiento de un ciclo de retroalimentación que se refuerza a sí mismo e interrumpe la desinflación".

Lo cambiario no estaría en el centro de la discusión si la soja hubiera mantenido su precio. El derrumbe del principal producto de exportación impactará fuerte en el 2025 si no corrige precios. "La mayor preocupación es que no está aún claro si los precios alcanzaron su piso o sí, por el contrario, puede haber más malas noticias en lo que resta del 2024 y el año próximo. Por el momento, y según las operaciones de futuros realizadas en la primera semana de setiembre, los precios se estarían ubicando en un promedio de u\$s 371 por tonelada promedio en el último cuatrimestre del año, un 13% por debajo de los valores observados en los dos primeros cuatrimestres del 2024" destacó un Informe de la Fundación Mediterránea titulado "Sin buenos precios internacionales, el clima pasa a ser clave en el ingreso de agro dólares del 2025".

Lo que no hay dudas es la vigencia del cepo cambiario. El resto va y viene.\_\_\_





El equipo económico festeja que ya tiene parte de los dólares para pagar, principal objetivo fiscal. NA

BUENA SEÑAL AL MERCADO

# El Gobierno ya se aseguró los dólares para pagar los intereses en enero

La Secretaría de Finanzas le compró divisas al BCRA para cancelar parte del próximo vencimiento de los bonos Global y Bonar. Aunque el Central volvió a comprar al mercado, cedieron más las reservas

### \_ Enrique Pizarro

\_ epizarro@cronista.com

El ministro Luis Caputo dio un paso hacia el cumplimiento del pago a los bonistas. Los últimos movimientos en la cuenta en dólares del Tesoro en el BCRA llamaron ayer la atención del mercado y el Gobierno confirmó que compró divisas para pagar los intereses de enero. Ahora, los inversores aguardan saber cómo financiará el vencimiento de capital.

Los depósitos del Tesoro en el Banco Central aumentaron u\$s 1528 millones el jueves pasado y ascendieron a u\$s 2303 millones. Al mismo tiempo, los depósitos en pesos registraron una caída equivalente, según se desprende de los datos monetarios que se dieron a conocer tras el cierre de operaciones del lunes.

Tras las conjeturas que se desataron ayer en el mercado, uno de los directores del BCRA, Federico Furiase, confirmó a través de su

Finanzas compródólares para cancelar los intereses de enero. Lo hizo con las reservas que tiene depositadas en pesos, producto de la absorción monetaria mediante los títulos de deuda. "Nunca en el historia el Tesoro tuvo caja para hacer frente a los vencimientos del próximo año. Ya sea por flujo (superávit fiscal) o stock (pesos en la cuenta del Tesoro en el BCRA) la dinámica de la deuda internacional temporal es virtuosa e indica q vamos hacia tasas cada vez mas sostenibles", agregó en esa misma red Felipe Núñez, asesor de Caputo.

La confirmación de la operación se dio en una jornada en la que el Central compró u\$s 70 millones en el mercado oficial de cambios y redujo a u\$s 114 millones el saldo negativo acumulado en lo que va va de septiembre. Sin embargo, las reservas brutas cedieron u\$s33 millonesy quedaron en u\$s 26.908 millones.

### **MOVIMIENTOS MONETARIOS**

cuenta de "X" que la Secretaría de La deducción del mercado tam- canales habituales",\_\_\_\_

bién estaba justificaba porque la suba de los depósitos en dólares del Tesoro coincide exactamente con la cifra que el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció dos meses atrás que el Tesoro compraría para cancelar los intereses de los bonos Global y Bonar en enero, por lo que a los analistas infirieron que se trataba de la misma operación.

El equipo de research de Aurum Valores no descarta que una parte del monto comprado haya sido girada el lunes al Bank of New York, lo que explicaría la caída diaria de casi u\$s 500 millones que se registró en las reservas brutas del Banco Central.

Los analistas de PPI desestiman que se haya enviado una parte a Nueva York. Cuando suceda, afirman, las reservas brutas deberían caer u\$s 1528 millones. No obstante, aclaran que la salida podría compensarse en parte con algún ingreso, como encajes bancarios, por lo que no necesariamente se dará una baja de esa magnitud.

En ese sentido, sostienen que no creen que la caída de u\$s 478 millones que se registró ayer en las reservas brutas se explique por un envío al exterior. Estiman que se explicó principalmente por ventas por u\$s 89 millones el viernes, que impactaron ayer, y pagos de capital e intereses a organismos internacionales por un total de u\$s 340 millones.

La consultora 1816 habían dado por hecho esta mañana que se trató de la compra de divisas para pagarle los intereses en enero y recordaron que hace dos semanas el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que "una vez instrumentada la operación, sus características principales será informadas por los

SIN ACCESO AL MULC POR 90 DÍAS

### Empresas aprovechan el CCL barato para pagar importaciones

Mariano Gorodisch

mgorodisch@cronista.com

La diferencia entre los \$ 1213 del dólar MEP y los \$ 1240 del contado con liquidación, lo que en la jerga financiera se denomina el canje, obedece a la mayor demanda de CCL: se está pagando el último remanente de deuda de los importadores.

En rigor de verdad, quien accede al "liqui", por 90 días no puede acceder al MULC, pero en la práctica la verdad es otra, ya que cada vez son más las empresas que operan mediante garantías en Uruguay o en el exterior, que ponen la plata contra bonares en Buenos Aires. Por lo tanto, nunca hacen el CCL, sino que lo hacen otros. Cuando se libera el MULC, revierten la garantía.

De todos modos, la demanda de CCL para pagar importaciones será cada vez menor, porque para fin de año no quedará más deuda importadora remanente de 2023.

Ahora, las empresas están aprovechando la baja del CCL para pagarla, pero el año que viene no habrá más presión de deuda por parte de importadores.

El blue, que es hoy el dólar libre más alto, en \$ 1265, es por la demanda de los blanqueadores que tienen pesos, que prefieren blanquear divisas y no billetes argentinos.

En la City hoy todo gira en torno al blanqueo, con bonos que se acercaron a los máximos históricos, destacándose la reducción sustancial del spread entre legislaciones. El spread entre GD30 y AL30 está en un mínimo, y la respuesta podría estar en la fuerte demanda en Buenos Aires de quienes están participando del blanqueo de capitales. La diferencia en los 2030 es de solo dos por ciento.

"Creemos que esta brecha podría mantenerse o incluso ser negativa por el efecto del blanqueo de capitales, que se intensificará en las próximas semanas, y por la actuación del BCRA comprando paridad D los AL30. Esperamos que se reduzca a cero la brecha entre ambas legislaciones en el tramo más corto, lo que generará una migración hacia los GD30 por parte de muchos participantes del mercado", revelan los mesadineristas.

La brecha con Ecuador se reduzco a 350 puntos en el segmento de 5 años de la

mento de 10 años Argentina y Ecuador están con una brecha de 75 puntos.

En las mesas prevén que el blanqueo de capitales podría seguir favoreciendo la apreciación del peso por debajo de \$ 1200, pero creen que el mercado intentará armar un piso entorno a una brecha del 20% que pondrá a testear al BCRA y su estrategia de retirar pesos del sistema vendiendo dólares.

La buena noticia son los depósitos que no paran de crecer, al punto que el 12 de septiembre, último dato disponible, los depósitos en dólares aumentaron un récord de u\$s 365 millones en un solo día, consolidándose la suba de los depósitos en dólares a valores de u\$s 23,4 billones con depósitos privados por u\$s 20,9 billones, lo que

Obedece a la mayor demanda de CCL porque se está pagando lo último remanente que quedó de deuda importadora.

La demanda será cada vez menor, porque para fin de año no quedará más nada de deuda importadora remanente de 2023.

suma más de u\$s 1200 millones en sólo cuatro días. El blanqueo de capitales en efectivo ya estaría rondando los u\$s 3500 millones, con una expectativa puesta en u\$s 7500 millones, pero de extenderse el plazo hasta el 1º de noviembre estiman que se estaría en valores de hasta u\$s 10.000 millones.

Son datos claves para engrosar las reservas, ya que los encajes en moneda extranjera rozan los u\$s 10.650 millones y los depósitos del gobierno se ubican en u\$s 2.300 millones. Con esos datos en mente y la evolución del yuan, los analistas de la consultora Outlier estiman reservas netas negativas en casi u\$s 7900 millones. Si no se netean los depósitos del Gobierno el número sería negativo en u\$s 5560 millones. También hay vencimientos de Bopreal serie II por poco menos de u\$s 170 millones. Con lo cual, si no mejora el desempeño del BCRA en el mercado de cambios o no se destraban desembolsos con el FMI u otros organismos, las recurva, mientras que el seg- servas netas volverán a sufrir.

BUENA NOTICIA PARA LA ARGENTINA

# Clave global: la Fed reducirá hoy la tasa de interés por primera vez desde la pandemia



Con la inflación controlada y el desempleo subiendo, la Fed inicia el ciclo de baja de tasas

La gran incógnita es si la Fed la recortará en 25 o 50 puntos básicos, por primera vez en cuatro años. También se espera el Dot Plot, que permitirá proyectar las futuras bajas de tasas

Julián Yosovitch

\_\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

Toda la atención hoy estará centrada en la reunión del comité de política monetaria de la Reserva Federal de los EE.UU. en la que se espera que comience el ciclo de baja de tasas. Sería el primer recorte de tasas de interés desde la pandemia. Con la inflación a la baja y el desempleo subiendo, el mercado ve propicio un ciclo de relajación monetaria. Actualmente la inflación general se

ubica en el 2,5%, muy cerca del 2% que tiene planteado la Fed como objetivo. A la vez, el desempleo pegó la vuelta y comenzó a mostrar señales de debilidad, haciendo que se ubique en el 4,2% y que la creación de empleos sea más débil de lo esperado.

Para los analistas de Schroders, está el terreno preparado para que la Fed inicie un nuevo ciclo de baja de tasas. "Tanto el mercado en precios como (el titular de la Fed, Jerome) Powell en su discurso de Jackson Hole dieron por hecho que esta semana tendremos la primera baja de este ciclo", indicó Juan Cruz Lekovic, fund manager de Schroders.

### **PROBLEMA DE MAGNITUDES**

La gran incógnita es si la Fed hará un recorte de 25 o 50 puntos básicos. En las últimas semanas el mercado especulaba con una baja de 25 puntos, pero comentarios recientes de miembros de la Fed, así como de ex presidentes de las Fed regionales inclinándose por una

baja de 50 puntos, elevaron la probabilidad de que los recortes alcancen esa magnitud.

El equipo de research de Cohen espera que la Fed recorte hoy la tasa 25 puntos básicos. "Los inversores descuentan que, pese a que la economía sigue creciendo, con una aceleración marginal en el empleo y los precios, la Fed recortará la tasa de

"En la última semana, la expectativa de una reducción de 50 pb ganó terreno". dijeron desde Cohen.

"Esperamos una economía desacelerando, pero sin entrar en recesión, es decir, un soft landing", dijeron desde Schroders

referencia. Solo resta saber si serán 25 puntos básicos, como creemos más probable, o 50 puntos. En la última semana, la expectativa de una reducción de 50 puntos ganó terreno, a tal punto que empató con la de 25 puntos, cuando la semana anterior las probabilidades eran 25% por 50 puntos frente a 75% de la de 25", detallaron.

La decisión sobre la magnitud del recorte se relaciona con los temores del mercado sobre los riesgos de un aterrizaje forzoso en la economía de los EE.UU.

"Por el lado del empleo, los datos evidencian una caída desde los máximos de meses atrás y el mercado se debate entre si se trata de una normalización (soft landing) o de un deterioro (hard landing). Seguimos viendo que el escenario base es el de una economía desacelerando, pero sin entrar en recesión, es decir, de un soft landing", afirmó Lekovic.

#### ESPERANDO EL DOT PLOT

Además de la decisión de la Fed. que vendrá acompañada del cuadro de proyecciones del nivel de actividad, empleo, inflación y tasa de interés (el Dot Plot). El mercado se prepara no solo para ver una baja de tasas en septiembre, sino que también espera mayores recortes en las próximas reuniones.

En ese sentido, el mercado estará muy atento a esa estimación de los directores ya que podrá determinar cuántos recortes adicionales la Fed podría aplicar en los próximos meses.

Los analistas de Balanz remarcaron que la expectativa actualmente está centrada en que la Fed recorte de forma marcada su tasa de política monetaria para evitar un debilitamiento mayor de la economía. "El mercado de futuros incorpora actualmente un recorte de 240 puntos hacia 3% en julio de 2025 para dicha tasa, cercano al 2,8% que la Fed estima como su valor neutral. Creemos que la Fed puede tomarse algo más de tiempo para llegar al terreno de neutralidad, lo cierto es que los datos de actividad posiblemente sigan debilitándose, lo que reforzará por algún tiempo los pronósticos del mercado", dijeron.

"Pese a la resistencia que mostró la inflación y los buenos indicadores de actividad, el mercado sigue convencido de que se avecinan recortes de tasas. Esto inaugura la posibilidad de un ciclo de recortes consecutivos en la tasa de referencia en las próximas reuniones, esperándose que cierre el año en 4,25% y llegue a 3,25% para marzo", anticiparon los analistas de Cohen.\_\_\_

REINTEGRÓ \$ 12.000 MILLONES A ECONOMÍA

### Colocación del Tesoro generó revuelo en el mercado y revirtieron una operación

\_\_\_ El Cronista

**Buenos Aires** 

Una importante sociedad de Bolsa porteña reembolsó al Ministerio de Economía más de \$ 12.000 millones, tras haber obtenido una ganancia extraordinaria en una operación de conversión de bonos del Tesoro.

La licitación se realizó en marzo pasado pero recién trascendió el viernes cuando la Alyc Max Capital informara el hecho relevante en la Comisión Nacional de Valores (CNV).

"Max Capital participó de la reconversión de bonos que el Estado Nacional ofreció en marzo de 2024. La operación se sándose en el principio de tra-tereses.

hizo en tiempo y forma y en línea con los términos establecidos en la licitación", explicó la empresa en un comunicado.

### DEVOLUCIÓN

"En diálogo posterior con la Secretaría de Finanzas, la misma observó la liquidación ba-

tamiento igualitario que el Estado pretende otorgar a este tipo de operaciones. Max Capital propuso realizar la devolución voluntaria de una suma de dinero equivalente a la diferencia entre los valores en efectivo bajo los parámetros de la conversión citada, más la actualización correspondiente, la cual fue aceptada", agregaron desde la firma de inversiones.

El monto total que pagó la compañía ascendió a \$ 12.461.210.886, de los cuales más de \$ 10.000 millones correspondían a capital y \$ 2000 millones a actualización de in-

"Desde Max Capital comprendemos el esfuerzo que está realizando el Estado nacional en pos de ordenar las cuentas públicas y, en ese marco, consideramos lógico y razonable tomar esta decisión que beneficia al erario público y no implica ningún impacto financiero para la empresa", concluyó el comunicado de la Alyc.

Días antes de haberse concretado el acuerdo, Max Capital había informado que uno de sus socios, Ignacio Tillard, hijo del presidente del Banco Nación, renunció al Directorio de la sociedad de Bolsa "por razones de índole personal".\_\_\_

RIESGO PAÍS AVANZÓ A 1370

### Cayeron los bonos y ADR en una rueda pendiente de la Fed

Los activos argentinos operaron inestables y las cotizaciones alternativas del dólar retrocedieron hasta 0,4%, previo a la decisión de política monetaria que tomará Estados Unidos.



\_\_\_ epizarro@cronista.com

La volatilidad de Wall Street en la antesala a la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés contribuyó a la inestabilidad de los activos del mercado local, donde las acciones de las empresas terminaron la jornada principalmente en baja y los bonos soberanos en dólares operaron mixtos. El riesgo país avanzó a 1370 puntos básicos.

Las variaciones se dieron en una rueda en la que las cotizaciones de los dólares financieros retrocedieron 0,3% para ubicarse en \$ 1214 en el MEP a través del GD30 y \$ 1241 en el CCL mediante Cedear. El blue, en tanto, cayó 0,4% para negociarse en \$ 1250 en la punta de compra y \$ 1270 en la de venta.

"Mientras sigue el análisis del Presupuesto 2025, y aún cuando éste exhibe algunos supuestos que lucen desafiantes para el consenso, lo que más se valora es el tono político que se le está imprimiendo y el compromiso fiscal que busca ser consolidado a través de una exigente fórmula que actúe como ancla para el

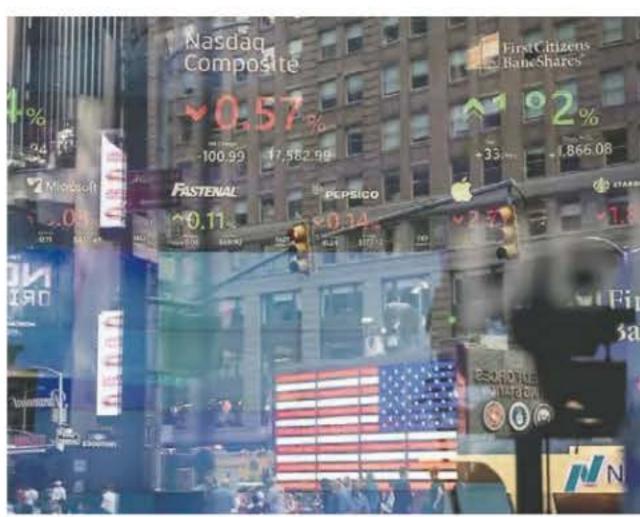

Medido en dólares, el índice S&P Merval avanzó a 1460 puntos

superávit fiscal", comentó el analista Gustavo Ber.

Ber agregó que el equipo económico "no sólo apunta a seguir en el proceso de ordenamiento de la economía, sino también continuar recuperando la confianza de los inversores para impulsar una fuerte reducción del riesgo país que permita recuperar el acceso al crédito externo y así refinanciar vencimientos de deuda en moneda extranjera".

#### **VARIACIONES MIXTAS**

Los bonos soberanos en dólares

operaron con volatilidad en Estados Unidos y finalizaron la jornada con variaciones mixtas. Los globales cedieron hasta 0,4%, liderados por lo que vencen el año 2030, y avanzaron hasta 0,2%, encabezados por los del año 2041. El riesgo país, en tanto, avanzó cinco puntos básicos para ubicarse en 1370 unidades.

La mayor parte de los ADR argentinos en Estados Unidos operó este ayer en baja. Las caídas fueron encabezadas por los activos de Globant (-2,4%), Transportadora de Gas del Sur Los ADR argentinos en Estados Unidos cayeron hasta 2,4%, liderados por Globant, Transportadora de Gas del Sur e Irsa

Los dólares alternativos retrocedieron hasta 0,4% y finalizaron el MEP en \$ 1214, el CCL en \$ 1241 y el blue en \$ 1270

(-2,2%) e Irsa (-2%). Los principales avances fueron los de Banco Macro (3,4%), Loma Negra (2,2%) y Tenaris (2%).

La renta variable mostró mayor moderación en la plaza local. El índice S&P Merval quedó sin variación en pesos respecto al cierre previo, en 1.813.297 puntos. Medido en dólares, avanzó 0,3% y finalizó la rueda en 1460 puntos.

Las mayores bajas del panel líder de acciones se registraron en los papeles de Byma (-2,1%), Central Puerto (-1,9%) y Mirgor (-1,8%). Entre los pocos avances, también se destacaron Banco Macro (3,4%), Loma Negra (2%) y Banco Galicia (0,9%).....

# Te hacemos la economía más fácil

Seguinos













# Negocios

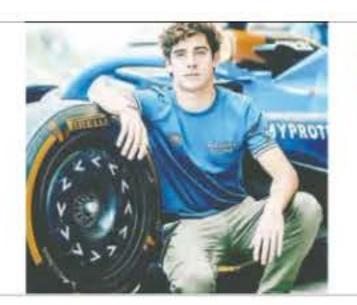

### Boom para ver a Colapinto en Brasil

Los fanáticos de Fórmula 1 quieren estar el próximo 3 de noviembre en el Gran Premio de San Pablo en donde correrá el piloto argentino. Las búsquedas para viajar crecieron 340%

PASARÁ DE 5000 A 50.000 BARRILES DIARIOS EN TRES AÑOS

# Pampa invierte u\$s 1200 millones para subir 10 veces su producción de petróleo



El Secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González, con Marcelo Mindlin y el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles

Lo anunció Marcelo Mindlin en la inauguración de su sexto parque renovable, donde erogó u\$s 260 millones. También apuesta al proyecto de tgs para ampliar el Gasoducto Kirchner. Elogios a Milei



Al margen de las complicaciones operativas que implicó, el clima se recibió como una bendición en la mañana de este martes. ¿Qué mejor augurio para la inauguración de un parque eólico que fuertes y persistentes vientos, de esos que levantan nubes de tierra que atizan la cara?

Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, cortó cintas del Parque Eólico Pampa actual, de 5000 barriles.

ENVIADO ESPECIAL

Juan Manuel Compte jcompte@cronista.com Bahía Blanca, Bs. As.

Energía VI ("PEPE VI"), en el que ya desembolsó u\$s 260 millones de los u\$s 500 millones que totalizará el proyecto. El titular del principal generador eléctrico de la Argentina lo hizo con otro anuncio: el grupo invertirá u\$s 1200 millones en los próximos tres años para llevar su producción de petróleo a 50.000 barriles diarios. Es decir, multiplicar por 10 su nivel

"Con la compra del 50% que nos faltaba en (él área) Rincón de Aranda, tenemos un plan de capex de u\$s 1200 millones para llevar la producción de petróleo a 50.000 barriles diarios en tres años", dijo durante su discurso, en alusión a la participación que le compró el año pasado a la francesa TotalEnergies.

Así como proyecta ese salto en petróleo, Mindlin también confía en dar otro paso fuerte en gas, fluido del que produjo un promedio de 14,5 millones de metros cúbicos diarios (m3/d) en el segundo trimestre de 2024. Apuesta al proyecto privado de ampliación de la capacidad en 15 millones de m3/d del Gasoducto Kirchner, inversión de u\$s 700 de petróleo y gas están invir- las actuales", observó.\_\_\_

millones que presentó tgs, en la que Pampa tiene el 50 por ciento.

"La expectativa en el sector energético es que la intervención estatal baje y nos deje el camino libre a los privados, cosa que está pasando. Con la iniciativa privada de tgs, podemos dar el puntapié inicial. Ahora, necesitamos que el Gobierno levante ese guante y haga la licitación", sostuvo Mindlin en diálogo con la prensa, después del acto.

Durante el evento, en el que participó el Secretario Coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, había dicho "estamos para hacerlo" en relación a este proyecto, que generará un ahorro de u\$s 700 millones en importaciones al país para 2026 y que, una vez presentado, necesita, regulatoriamente, que el Estado nacional abra una licitación para descartar que existan otros oferentes.

"Yo puedo hablar de lo que pasa en el sector energético. Hay inversión. Todos los productores

tiendo en pozos y participando en la infraestructura que permita evacuarlo. El RIGI acelera. El RIGI es un factor que va a dinamizar y acelerar las inversiones. Se está viendo en todos estos proyectos", señaló.

"Ninguna empresa está parando sus planes de inversión para ver la reglamentación. Ya, la Ley Bases es muy importante. Lo veo muy claramente en el sector energético", agregó.

"Hay una política de reducir el gasto público y de eliminar el déficit fiscal. Eso genera un sacrificio", dijo Mindlin

"Pero hay un apoyo a eso. Como empresarios, nosotros tenemos la obligación, el deber, de invertir", agregó

No fue su único elogio al gobierno de Javier Milei. "Hay una política económica de reducir el gasto público y de eliminar el déficit fiscal. Eso genera un sacrificio en la población, especialmente, en los sectores más vulnerables. Pero veo las encuestas y también entiendo que hay un apoyo a eso. Como empresario, nosotros tenemos la obligación, el deber, de invertir para generar empleo y actividad", declaró.

En tal sentido, se refirió al levantamiento del cepo, el principal reclamo hoy de muchas empresas.

"El cepo es más un problema para las empresas extranjeras que para las argentinas. Nosotros hemos invertido, en 20 años, con cepo y sin cepo. No tengo una casa matriz que me pida dividendos en dólares. Pero la eliminación del cepo es muy importante. Permitirá que las inversiones de empresas extranjeras sean mayores que PRODUCIRÁ UNA NUEVA PICK UP EN SANTA ISABEL

# Renault invierte u\$s 350 millones y depende del RIGI para aumentar el desembolso



El nuevo modelo sólo se fabricará en la Argentina y empezará a venderse en 2026

Será para producir un modelo que estará basado sobre una plataforma de la que pueden salir varias versiones, por lo que el rombo espera su inclusión en el RIGI para aumentar el desembolso

Lola Loustalot

\_ lloustalot@cronista.com

La automotriz francesa Renault anunció una inversión de u\$s 350 millonesparaproducirunapick-up en su planta de Santa Isabel, en Córdoba. Con este desembolso, el rombo buscará dedicar su planta al mercado de exportación y, así, enviar el nuevo modelo -que sólo se fabricará en la Argentina- a todo el continente.

Renault le presentó el proyecto de inversión ayer al ministro de Economía Luis Caputo y, si bien, según aseguraron autoridades de

la automotriz, el plan estabadesde hace cuatro años en carpeta: la posibilidad de incluir a la industria en el RIGI fue una de las razones por las que la casa matriz en París accedió a enviar el desembolso a la Argentina.

"El proyecto se pensó antes de las elecciones, sin embargo, el RIGI permitió acelerar los tiempos y podría atraer inversiones adicionales", dijo Pablo Sibilla, presidente y director general de Renault Argentina en la presentación de la inversión que el rombo realizó ayer en el Hipódromo de Palermo.

El ejecutivo explicó que, dado

Renault buscará que el nuevo modelo forme parte del top 3 de los vehículos más vendidos de la Argentina.

La producción del rombo en Santa Isabel, Córdoba, estará destinada en un 70% al mercado externo

que el nuevo modelo se hará sobre laplataformaRenaultGroupModular Platform (RGMP, caracterizada por ser flexible y útil para varios modelos), se podrían desarrollar otras versiones-híbridas, por ejemplo-. Sin embargo, para eso, Sibilla destacó que será indispensable la inclusión de la industria automotriz al régimen que creó el Gobierno para incentivar las inversiones en sec-

Dado el perfil exportador que el romboquiereparaSantaIsabel,Luiz Pedrucci, CEO de Renault América latina, aseguró que la ambición con este modelo es grande: "Queremos que esté en el top 3 de los autos más vendidosen la Argentina, queremos vender más de lo previsto y buscamos enviar el modelo a países por fuera de la región".

tores estratégicos.

En este sentido, Pedrucciagregó que, deconcretarse la participación de la industria en el RIGI, así como también la aceptación del proyecto por parte de la comisión que define el ingreso de los planes que presentan las empresas al régimen del Gobierno, sería el primer paso que permitiría empezar a pensar en una ampliación de la inversión.

Negocios

El desembolso se enmarca dentrodeunplanqueelrombotieneen carpeta para todas sus plantas en Américalatina, dentro de las cuales aparece la de Santa Isabel, en Córdoba. Esta, que el próximo año cumplirá 70 años de producción ininterrumpida en el país y fue la primerafábricade Renaultfuerade Europa, estará destinada en un 70% al mercado de exportación.

En este sentido, los ejecutivos aseguraron que uno de los principales desafíos que tiene la industria respecto al mercado exterior es la competitividad. "Cuando la Argentina exporta un vehículo, exporta un 20% de impuestos", ejemplificó Sibilla, a la vez que develóque el ministerio de Hacienda confirmó que buscará reducir los aranceles de exportación para la industria automotriz.

Actualmente, Santa Isabeltiene una capacidad de producción de alrededor de 150.000 unidades por año. Segúninformóla empresa, buscarán fabricar 65.000 vehículos del nuevo modelo, por lo que, aproximadamenteel40%delaproducción estará destinada al nuevo proyecto.

Hoy en Santa Isabel se fabrican seis modelos de la marca: Renault Sandero, Renault Stepway, Renault Logan, Renault Kangoo en sus versiones pasajero y furgón, y Renault Alaskan, En 2023, la fábrica produjo 70.000 unidades.

Sibilla confirmó, además, que el nuevo modelo saldrá a la venta en 2026 y que la inversión generará alrededor de 850 empleos de forma directa.

Por otro lado, se confirmó que el diseñodela nueva pickup, sebasará en el "Niagara Concept", parte de la estrategia global de la marca. Este prototipoanticipaelfuturoestilode lagamadevehículos Renault basado en la nueva plataforma modular de Renault Group.\_\_

SE RENUEVA LA POSIBILIDAD DE VENTA

### El dueño de Loma Negra busca un acuerdo con acreedores en Brasil

Ignacio Ortiz

\_\_\_\_ iortiz@cronista.com

El controlante de la principal cementar argentina Loma Negra, la brasileña InterCement Participações, informó que junto con otras empresas del grupo presentó para su homologación un plan de Mobiliários (CVM) de Brasil, me-

recuperación extrajudicial en Brasil, contando con la aprobación de una parte de sus acreedores, tal como avala la legislación de aquel país.

El anuncio fue realizado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la ComissOo de Valores

diante hechos relevantes en los que se desprende que Loma Negra no es parte de la Recuperación Extrajudicial, y por lo tanto, no implica efecto alguno sobre los derechos y obligaciones de la compañía, ni existen contratos con cláusulas que aceleren plazos de pago o generen incumplimientos.

Si bien el accionar del controlante indirecto no afecta a Loma Negra en la Argentina, en los documentos se destaca que el proceso de reestructuración de deuda puedeincluir "la celebración de un contrato de compra y venta de participaciones societarias, activos y operaciones" del grupo.

De avanzar el proceso de reestructuración, Intercement volvería a relanzar las negociaciones con los distintos interesados - locales y externos- que desean hacerse de la mayor cementera de la Argentina.

A mediados de julio, Loma Negra entró en otra etapa en el camino de su venta al vencer el acuerdo que su dueño, InterCement de Camargo Correa, había firmado con la brasileña Companhia SiderúrgicaNacional (CSN) para negociar la compra. Pero a la vez el holding presentó una mediación colectiva con sus principales acreedores, bajo supervisión judicial.

La concreción del Plan depende de la verificación de determinadas condiciones, incluyendo "la celebración de un contrato de compra y venta de participaciones societarias, activos y operaciones de InterCementaunterceroinversor, transacción que aún en fase de negociación" se precisó.....

Negocios 20 Miércoles 18 de septiembre de 2024 | El Cronista



Flybondi gestiona su propio servicio de handling en el 80% de los aeropuertos donde opera

DESREGULACIÓN AEROCOMERCIAL

## La low cost Flybondi dará el servicio de rampa a otras aerolíneas

La compañía recibió la habilitación de ANAC para brindar el handling a terceros y ratifica un cambio en su modelo de negocios que comenzó con la autoprestación del servicio

Lola Loustalot

lloustalot@cronista.com

La aerolínea low cost Flybondi consiguió la habilitación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para poder empezar a ofrecer su servicio de rampa a otras aéreas que operan en el país. De esta manera, se convirtió en la primera aerolínea argentina en poder prestar este tipo de actividad a terceros.

Hoy, Flybondi gestiona su propio servicio de handling en el 80% de los aeropuertos donde opera -vuela a 19 destinos domésticos-. Sin embargo, según contó su CEO, Mauricio Sana, a El Cronista en el marco del Aviation Day, un evento que reunió a todos los referentes del sector en el Hotel Hilton, que la aérea tuvo que modificar su modelo de negocios para poder tener un servicio de rampa propio.

"La prestación del servicio de rampa es una de esas oportunidades que surgen de las condiciones en las que entramos en este mercado. Si no hubiera sido por el contexto en el que está inmerso la Argentina, nunca lo hubiéramos hecho. Normalmente, una low cost no

tiene servicios de rampa propios, porque no está en el core del negocio que es volar aviones llenos de pasajeros", dijo Sana.

A su vez, explicó que, normalmente, en el mundo, existen proveedores de servicios de aeropuertos, como rampa, plataforma y tráfico (pasajeros en salas) que cumplen con niveles de eficiencia y eficacia para que las aerolíneas puedan cumplir con sus obligaciones.

Sin embargo, recordó que, "cuando Flybondi era un proyecto, el operador que existía en ese momento, no garantizaba los niveles de eficiencia y resultados que necesitaba una low cost". Es por eso que "el contexto nos llevó a cambiar el modelo y dejamos de dedicarnos exclusivamente al transporte aéreo para tener un propio servicio de tierra", reveló Sana.

Hoy Flybondi tiene entre 800 y 1000 personas dedicadas a los servicios de tierra de la aerolínea. "Si nosotros ya tenemos equipos destinados a recibir y despachar los vuelos, por ejemplo, en provincias como Mendoza y San Juan y, estos, usualmente, reciben un vuelo cer, ni ser eficientes".

por día, entonces, ¿por qué no podrían recibir dos?".

La low cost cuenta con su propio sistema de transporte de pasajeros y equipaje desde 2018. Al principio, empezó a usarlo en El Palomar, donde no operaba la firma estatal Intercargo, pero, luego de una inversión de u\$s 4 millones para la compra de vehículos, equipos y capacitación para realizarlo, lo implementó en la mayoría de los aeropuertos donde operaba, con excepción de Aeroparque.

Previo a la desregulación del mercado aerocomercial, que inició con la modificación del Código Aeronáutico a mediados de julio, Intercargo, la empresa estatal dedicada a brindar los servicios de atención de aeronaves en tierra fue la firma preferente y exclusiva para la prestación de los mismos, con excepción de aquellas aerolíneas (nacionales y extranjeras, como el caso de Flybondi y American Airlines) que hubieran optado por la autoprestación del servicio ante la autoridad de control.

Una de las principales modificaciones que introdujo el primer decreto (599/2024) que inició con la desregulación del sector y que estuvo impulsado, principalmente, por Federico Sturzenegger, fue la posibilidad de cada aerolínea de elegir su propio servicio de rampa, la liberación contractual y la quita de privilegios de franja horaria y capacidad aeroportuaria para Aerolíneas Argentinas.

Este era un pedido por parte de la low cost que, en varias ocasiones y como consecuencia de diferentes paros en la industria por falta de acuerdo en paritarias y en rechazo a la privatización de Intercargo, dificultaban el normal funcionamiento de sus vuelos.

En este sentido, Sana comentó: "El problema no es Intercargo como compañía. El problema es que compañías como Intercargo están cooptadas por un modelo sindicallaboral que no les permite creMÁS DEMANDA EN CABA

### Casi el 50% de las ventas de propiedades se hace con hipoteca

Belén Fernández

bfernandez@cronista.com

El mercado de compraventa de inmuebles empieza a sentir el impacto de los créditos hipotecarios, a casi cinco meses de su lanzamiento. Según las principales inmobiliarias, hoy cerca del 50% de las operaciones se hacen con hipoteca y aseguran que los números irán creciendo de cara a fin de año.

"Hoy las operaciones con crédito se están moviendo mucho. Vemos un incremento muy marcado. El dólar planchado ayuda teniendo en cuenta que las propiedades siguen en valores mínimos. Es una oportunidad comprar hoy con créditos a 15 o 20 años", dijo Iván Ginevra, presidente de la Cámara Argentina Inmobiliaria (CIA).

En las inmobiliarias aseguran que de 10 operaciones que se hacen al mes entre 4 y 5 son con crédito.

"En la sucursal de Capital Federal hicimos tres operaciones con crédito en solo una semana. Hay mucha tracción. Los créditos se están aprobando y salen rápido", díjo Daniel Salaya Romera, dueño de la inmobiliaria homónima que opera en Zona Norte.

"Si hacemos cinco operaciones en un mes, por lo menos dos o tres son con crédito. Estamos en la mitad en algunas de nuestras sucursales", reconoció el especialista.

Desde abril solo en la ciudad de Buenos Aires se desembolsaron \$ 59.000 millones en créditos hipotecarios a personas físicas, equivalentes a 515 créditos para departamentos de dos ambientes de 50 metros cuadrados (m2),

según datos de la Fundación Tejido Urbano y el economista de la consultora Empiria, Federico González Rouco.

"Hoy en nuestra inmobiliaria cerca del 30% de las operaciones se están haciendo con créditos. Este comprador busca inmuebles que se puedan pagar al contado y el resto con financiación", explicó Jorge Toselli, dueño de JT Inmobiliaria.

Hoy la mayoría de las operaciones que se hacen con crédito son inmuebles chicos de entre dos y tres ambientes. "Para la mayoría se trata de la primera compra", agregó Toselli.

Para los inmobiliarios consultados es auspicioso para el mercado que exista la financiación. "Permite el crecimiento

Desde abril, los bancos desembolsaron \$ 59.000 millones en créditos, según un informe privado

del desarrollo inmobiliaria y brinda la posibilidad de tener su casa propia. Debemos dejar de ser el único país que para comprar una heladera te dan 18/24 cuotas y para adquirir un inmueble el pago es al contado", concluyó Toselli.

"Al contexto de los créditos hipotecarios se suma además el blanqueo. Esto va a dinamizar aún más las ventas de cara al último trimestre del año. Seguramente los precios empiecen a subir por una mayor demanda. No solo habrá impacto en los departamentos en pozo sino también en el mercado de los usados", concluyó Ginevra.



El blanqueo también empuja al mercado de real estate

El Cronista | Miércoles 18 de septiembre de 2024

# Info Technology



### Apple lanzó nuevos sistemas operativos

La empresa californiana anunció la llegada de iOS 18 para iPhone y MacOS Sequoia para Mac. Incluyen la nueva IA Apple Intelligence



Las tareas de edición de audio y video suelen requerir alta potencia de procesamiento y mucha memoria RAM

LA POTENCIA TIENE SU PRECIO

# Las notebooks para profesionales ya rompen la barrera de los \$ 3 millones

Los equipos de altas prestaciones son necesarios para diversas tareas tradicionales y creativas. La memoria RAM y el procesador son puntos clave, como también el almacenamiento y la batería

Matías Rufino

\_\_ mrufino@cronista.com

Si bien las notebooks son equipos de alto costo, su practicidad hace que sean cada vez más elegidas por los profesionales en lugar de las tradicionales computadoras de escritorio.

Sin embargo, a la hora de comprar, las características técnicas e inversión final a realizar varían considerablemente según el uso. Por eso, es necesario analizar con cuidado cuál es el tipo de hardware que se adquirirá en cada caso.

"Lo más importante que puedo recomendar es que, si comprás un equipo ahora, te asegures de que sea expandible a futuro. O que, por lo menos, tengas seguridad de que se podrá agregarle más memoria y un disco más grande a lo largo del camino", indicó José Luis Fernández, gerente de Tecnología de Kingston para Latam.

No obstante, al comprar una notebook es necesario "balancear entre el costo, las características de performance, que sea portable, liviana y que tenga buena duración de batería". Para tareas de edición audiovisual se debe apuntar a un procesador de gama media o alta

Una cantidad de memoria RAM de 32 GB, o más, es recomendada para la utilización de aplicaciones pesadas Por otro lado, Gustavo Ramírez, líder de Consumo Senior Manager de AMD para Spanish Latin America, aseguró que se debe prestar atención a especificaciones técnicas como el almacenamiento, la memoria RAM y el microprocesador (CPU) de la notebook. "Estos tres factores tienen un impacto directo en el rendimiento de la computadora", remarcó.

### RASGOS DE LAS NUEVAS LAPTOPS

Más allá del perfil de cada usuario y el uso particular que se le dará a la notebook, existen elementos claves a la hora de optar por uno u otro modelo: la ligereza, la duración de la batería, la seguridad y protección de sus datos, la fluidez y el rendimiento del procesador.

En cuanto a las características generales, desde Kingston consideraron que el usuario profesional debe pensar en un procesador que sea de gama media o alta (Intel Core i5/i7 o AMD Ryzen 5/7). "No hay que permitir que el procesador se lleve un porcentaje tan grande del presupuesto", aclaró Fernández.

Otro punto interesante es la memoria. En el caso de AMD, detallaron que, para tareas básicas, 8 GB es suficiente. "Si vas a usar varias aplicaciones al mismo tiempo o programas más exigentes, 16 GB es ideal", afirmó Ramírez. En tanto, de cara a usos exigentes, el gerente de Tecnología de Kingston explicó que "hoy la mayoría de los laptops soportan 64 de RAM e incluso 96 GB, por lo que 32 GB es un balance adecuado".

Ahora bien, en el caso de un ingeniero en sistemas o desarrollador de software, su "notebook ideal" debería contar 
con un procesador de gama 
media o alta y tener 32 o 64 GB 
de memoria. A la par, un arquitecto o diseñador gráfico 
podría ir en búsqueda de un 
equipo con similares características y sin la necesidad de 
contar con una tarjeta gráfica de 
altas prestaciones.

#### LOS COSTOS DE UNA NOTEBOOK EN LA ARGENTINA

A la hora de comprar una notebook, desde ASUS indicaron que los desarrolladores requieren equipos con un gran tamaño de pantalla o bien con dos pantallas -en lugar de una-, ya que les permitirá visualizar varias líneas de código, previsualizaciones, archivos y referencias. Sus modelos que más se acercan a estas pretensiones son la Zenbook Pro 16X OLED (valor aproximado de \$ 9.000.000) y la Zenbook DUO (cercana a \$ 4.500.000).

En cambio, para los arquitectos, que suelen elaborar y presentar propuestas gráficas a clientes, se les recomienda una laptop con gran potencia gráfica, una muy buena pantalla y un formato fácil de transportar. Por ende, las laptops más apropiadas son la Zephyrus G16, que puede ejecutar cualquier software (supera los \$ 6.000.000), y la Zephyrus G14, que dispone de una excelente resolución de pantalla y duración de la batería, tiene un costo cercano a los \$ 3.500.000.

Por su parte, un equipo versátil como el Lenovo ThinkPad P16s ofrece pantalla de 16 pulgadas, procesador Core Ultra 7, 32 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento SSD por poco más de \$ 3.200.000 en la página web del fabricante.\_\_

# Mundo & Financial Times



### Kamala Harris sobre Gaza

La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos pidió el fin de la guerra entre Israel y Gaza y afirmó que Israel no debe volver a ocupar el enclave palestino una vez que el conflicto llegue a su fin.

REUNIÓN CLAVE

# Crecen las apuestas en Wall Street por un recorte de tasas de medio punto de la Fed



Será el primer recorte que haga el banco central desde 2020. BLOOMBERG

Tras los datos del mercado laboral y la inflación de Estados Unidos, los traders de futuros aumentaron las expectativas de un recorte mayor que el tradicional de 0,25 puntos porcentuales

### **Kate Duguid**

Wall Street ha aumentado su apuesta a que la Reserva Federal introducirá un recorte agresivo de medio punto en las tasas de interés de Estados Unidos en la reunión de esta semana y los traders ahora sitúan las probabilidades de un mayor recorte en alrededor del 64%.

Desde fines de la semana pasada, los inversores en el mercado de futuros han aumentado constantemente las

mayor por parte de las autoridades del banco central en la reunión de esta semana que concluye el miércoles, en lugar de la opción más tradicional de 0,25 puntos porcentuales.

El aumento de las expectativas se produce a raíz de conocer los datos económicos de EE.UU. que han mostrado que el mercado laboral se está ralentizando y la inflación se está enfriando. Financial Times v The Wall Street Journal informaron la semana pasada que la Fed se enfrentaba a una deciexpectativas de un recorte sión difícil sobre si recortar las

"La Fed tiende a ofrecer lo que el mercado descuenta por completo", dijo Rajappa

La inflación cayó al 2,5%, acercándola al objetivo de la Fed, aunque la inflación core aumentó más de lo esperado

tasas en un cuarto de punto o medio punto.

"Aunque será una decisión muy reñida, creo que la Fed debería recortar 0,5 puntos porcentuales", expuso Andy Brenner, responsable de renta fija internacional en NatAlliance. "Por supuesto, creo que la Fed debería haber recortado las tasas en junio y julio". Brenner, esperaba que los datos de ventas minoristas que se publicaron el martes fueran más débiles [NdeR: aunque, al cierre de esta edición registraron un inesperado aumento en agosto de 0,1%, según datos del Departamento de Comercio] y eso justificaría un recorte mayor.

La semana pasada, los economistas de JPMorgan también reiteraron que esperaban que la Fed recortara las tasas de interés en 0,5 puntos porcentuales esta semana.

El miércoles pasado, los traders del mercado de futuros sólo preveían un 18% de posibilidades de un recorte de medio punto.

Las posibilidades de una mayor rebaja de las tasas han ayudado a aumentar los retornos en el mercado de valores. El S&P 500 se mantuvo justo por debajo de máximos históricos el lunes y el viernes registró su mejor retorno semanal este año. El Dow Jones Industrial Average alcanzó el lunes niveles récord.

Aun así, algunos expertos se mostraron cautelosos ante la probabilidad de un movimiento drástico por parte de la Fed, que el mercado podría interpretar como una señal de que a las autoridades del banco central les preocupa el estado de la economía estadounidense.

"Desde el viernes, el mercado se ha inclinado por un recorte de tasas de 0,5 puntos porcentuales, aunque nuestra opinión interna es que la Fed recortará 0,25 puntos porcentuales", declaró Subadra Rajappa, jefe de estrategia de tasas estadounidenses de Société Générale. "La Fed tiende a ofrecer lo que el mercado descuenta por completo, así que, dado su historial, sigo creyendo que es más probable un recorte de 0,25 puntos porcentuales".

Una ralentización del mercado laboral estadounidense, evidente en los dos últimos informes mensuales de empleo, ha ayudado a justificar un recorte de tasas esta semana, que sería el primero desde 2020. EE.UU. creó menos empleos de lo esperado en agosto y el informe de julio fue mucho más débil de lo esperado, lo que generó preocupaciones de que el país se encaminara hacia una recesión.

La convicción del mercado de que habrá un recorte mayor se vio impulsada por un informe de la semana pasada de que la inflación de EE.UU. cayó al 2,5%, acercándola al objetivo de la Fed, aunque la inflación core aumentó más de lo esperado en parte debido a las presiones de los precios en el mercado de vivienda.\_\_\_

CRECE LA TENSIÓN EN MEDIO ORIENTE

# Atentado con beepers sacude a Siria y Líbano: Hezbollah jura vengarse

Las detonaciones simultáneas causaron 11 muertes y miles de heridos. Sucedieron en varios bastiones de la organización libanesa, que le atribuyó el ataque a Israel y dijo que recibiría "un castigo justo"

\_\_ El Cronista

\_ Buenos Aires

Once personas fallecieron y casi 3000 resultaron heridas (200 de gravedad), al cierre de esta edición, tras una explosión en cadena de los localizadores beeper que utiliza la organización terrorista Hezbollah.

El presunto atentado ocurrió en el Líbano y Siria donde se registraron explosiones de manera simultánea en los mencionados dispositivos que utilizan los militantes del grupo chií libanés. Una de las víctimas es el embajador iraní en Líbano, Mojtaba Amani, quién resultó herido.

Las detonaciones comenzaron sobre las 15.45 hora local en el sur de Líbano, en los suburbios del sur de Beirut conocidos como Dahiyeh y en el valle oriental de la Bekaa, todos ellos bastiones de Hezbollah.

Tras las explosiones, el Ministerio de Exteriores del Líbano y Hezbollah atribuyeron a Israel el presunto ciberataque que generó pánico y caos en los hospitales a los que llegaron masivamente los heridos.

Entre las víctimas, se calcula que al menos 1000 pertenecen de forma directa a Hezbollah, con algunos altos mandos involucrados. Según informes de la televisión local, el ejército israelí habría sido el que atacó las baterías de estos dispositivos, lo que provocó las explosiones.

"Varios miembros del grupo libanés Hezbollah llegaron a los hospitales de Damasco y de la provincia de Rif Damasco tras resultar heridos por la explosión de buscapersonas que llevaban encima", aseguró en un comunicado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una ONG con sede en Reino Unido y terminales en el territorio.

Hezbollah confirmó inicialmente que varios de los pagers estaban en posesión de sus miembros y causaron la muerte de al menos tres personas, entre ellos una menor y dos integrantes del movimiento.

Los beepers o buscapersonas, aparatos de mensajería que no requieren tarjeta SIM ni conexión a internet, explotaron casi simultáneamente en varias regiones del Líbano. Según el ministro de Salud libanés, Firass Abiad, la mayoría de las víctimas presentan heridas "en el rostro, en la mano, en el vientre e incluso en los ojos".

Según fuentes de seguridad e imágenes revisadas por Reuters, algunas de las detonaciones siguieron al sonido de los beepers, lo que hizo que los portadores pusieran las manos sobre ellos o se los llevaran a la cara para comprobar la pantalla.

Las primeras versiones oficiales señalaban que los pagers explosivos formaban parte de un cargamento que "llegó recientemente" al Líbano.

"Aún no tengo detalles, pero estoy al corriente de que este cargamento de dispositivos llegó recientemente", dijo el ministro de Telecomunicaciones del país, Johanny Corn, en declaraciones que consigna la agencia EFE.

El ministro, que insistió en que su departamento todavía no ha recabado suficientemente información sobre lo ocurrido, indicó que las baterías de los buscapersonas se calentaron, por lo que algunas personas "sintieron (la subida de) la temperatura del dispositivo y lo tiraron" antes de que explotara.

"A lo mejor se activó a distancia, pero no sabemos cómo", añadió Corn, que deslizó que lo más probable es que los buscapersonas fueran introducidos al Líbano con ese propósito.



23

Se calcula que al menos 1000 de los heridos pertenecen de forma directa a Hezbollah. REUTERS

"Debemos saber cómo y cuándo entró ese cargamento de dispositivos al Líbano, a qué compañía pertenecen, quién es su dueño... Debemos conocer más detalles para saber cómo funciona este dispositivo y cómo entró al Líbano", aseveró.

El ministro de Información libanés, Ziad Makary, dijo que el Gobierno condenaba la detonación de los localizadores como una "agresión israelí". Hezbollah también culpó a Israel de las explosiones y dijo que recibiría "un castigo justo".

El Ejército israelí no quiso hacer comentarios a las preguntas de Reuters sobre las explosiones de buscapersonas.

Fuentes diplomáticas y de seguridad contactadas por Reuters especularon con la posibilidad de que las explosiones se debieran a la detonación de las baterías de los dispositivos, posiblemente por sobrecalentamiento.

Los expertos se mostraron desconcertados por las explosiones, pero varios de los que hablaron con Reuters dijeron que dudaban de que la batería por sí sola hubierasido suficiente para provocar las explosiones.

El líder de Hezbollah, Hasán Nasrala, ya había advertido a los miembros del grupo que no llevaran teléfonos celulares, diciendo que podrían ser utilizados por Israel para rastrear sus movimientos y llevar a cabo ataques selectivos.....

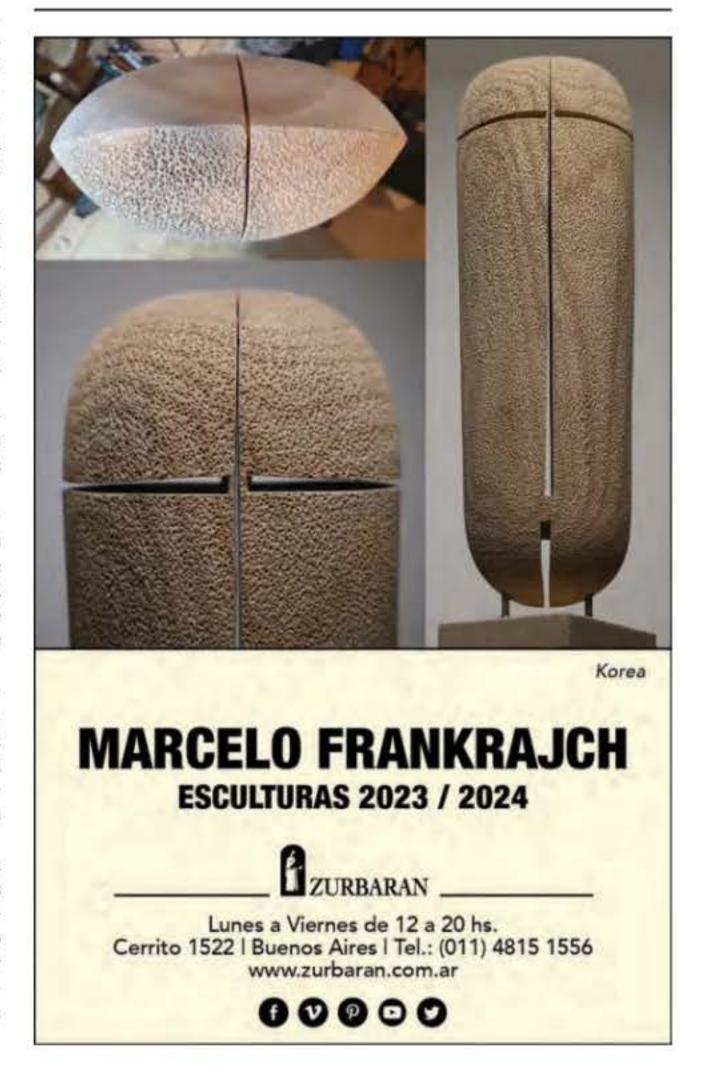





### **B** Lado B

# Hay 59 argentinos entre las personas más influyentes de Latinoamérica



El productor musical Bizarrap hizo su aparición en el listado de las personas más influyentes de Latinoamérica por primera vez este año

Hay 59 argentinos en el listado de las 500 personas más influyentes de la región elaborado por Bloomberg Línea

El Cronista

**Buenos Aires** 

a edición de este año de la lista de las 500 personas más influyentes de Latinoamérica llegó con nuevos destacados argentinos. El ranking elaborado por Bloomberg Linea incluye desde ya históricas personalidades destacadas en el mundo empresarial hasta nuevos emergentes que dejaron huella, incluso desde el deporte y el arte.

En el mundo de los negocios están los relevantes Marcos Galperin (Mercado Libre), Alejandro y Marcos Bulgheroni (PAE), Paolo Rocca (Techint), Miguel Galuccio (Vista), Daniel

Vila (Grupo América), José Luis Manzano (Grupo América) y Eduardo Eurnekian (Corporación América). Mientras que nuevas personalidades se suman desde el deporte, el arte y la innovación, como Lionel Messi, el papa Francisco, Bizarrap, María Becerra, Alan Faena y Mauro Colagreco.

La lista destaca a personalidades como Alan Faena, fundador del Faena Group, que continúa moldeando el sector inmobiliario y de hospitalidad con sus emprendimientos de lujo. Además, resalta la figura deHoracio Marín, presidente y CEO de YPF, que lidera la petrolera estatal en la transición

La lista destaca a personalidades como Alan Faena, que continúa moldeando el sector inmobiliario y de hospitalidad con sus emprendimientos de lujo

impulsar inversiones en Vaca Muerta para transformar a Argentina en un exportador neto de petróleo y gas; Alejandro y Marcos Bulgheroni, al frente de Pan American Energy, son influyentes en el sector energéti-

En el ámbito cultural, Bizaenergética, con un enfoque en rrap emerge como uno de los como Daniel Funes de Rioja, y social en el país.....

productores musicales más influyentes de América Latina y María Becerra y Tini Stoessel como cantantes y entre las varias mujeres que se incorporan al listado. En el área de los viajes, Damián Scokin, CEO de Despegar, aparece al frente de la digitalización del turismo.

El fútbol argentino está representado por Lionel Messi y Lionel Scaloni, campeones del mundo de 2022.

El Papa Francisco permanece como uno de los grandes referentes mientras desde otra disciplina lo acompaña el chef Mauro Colagreco, que logró que su restaurante Mirazur sea el mejor del mundo en 2019.

También están presentes en el listado los fundadores de unicornios tecnológicos. Marcos Galperin, de Mercado Libre; Martín Migoya, de Globant, y Pierpaolo Barbieri, de Ualá, entre los más influyentes de la región.

Además, aparecen figuras

presidente de la Unión Industrial Argentina, que fueron cruciales en la promoción del desarrollo económico e indus-

trial del país. En otros países de América Latina, el liderazgo está intrínsecamente enganchado a la innovación. En Chile, Matías Muchnick, CEO de NotCo, lidera una revolución en el sector alimenticio, produciendo alimentos a base de plantas. En México, se destaca Carlos Slim, presidente emérito de América Móvil, cuya influencia en el sector de telecomunicaciones es ampliamente reconocida. En Colombia, David Vélez, CEO de Nubank, ha transformado el sector bancario al hacer los servicios financieros más accesibles y digitales. Finalmente, en Perú, Carlos Rodríguez-Pastor, presidente ejecutivo de Intergroup Financial Services (IFS), sigue expandiendo el impacto del grupo, promoviendo el desarrollo económico